#### En 2024, 80% de las empresas exportará más

BUENOS AIRES . ARGENTINA

La brecha cambiaria le costó a la economía del conocimiento u\$s 2000 millones\_\_...s



## El Cronista

W W W . C R O N I S T A . C O M

MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2024

PRECIO: \$ 900 Nº 34.618 REC.

- \* URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- \* PARAGUAY: G\$ 9.500



MÁS DE 150.000 PERSONAS SE CONCENTRARON EN PLAZA DE MAYO

# Masiva marcha a favor de la educación pública marca un límite social al déficit cero

El reclamo por la falta de financiamiento se repitió en varias ciudades del país y sumó apoyo político y sindical. Para el Gobierno, con el giro de fondos hecho el lunes es "tema saldado".

La marcha convocada en defensa de la educación pública desbordó ayer el microcentro porteño. La concentración arrancó en el Congreso y terminó en Plaza de Mayo, donde se congregaron más de 150.000 personas, según el cálculo que hicieron autoridades porteñas. El Gobierno sintió el impacto y lo aceptó como un reclamo legítimo de parte de estudiantes y docentes universitarios. Pero no mostró disposición a reabrir la discusión. Para la Casa Rosada, la presencia de dirigentes políticos y

sindicales (desde Sergio Massa a Axel Kicillof, pasando por Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y varios intendentes del conurbano, entre otros) tiñó el reclamo de política, argumento con el que procuró relativizar el alcance de la movilización. El Ejecutivo reunirá la semana que viene a los rectores de las universidades nacionales. Buscará consensuar un sendero presupuestario para el resto del año, una opción lógica destinada a evitar nuevos reclamos contra su plan de déficit cero. \_\_\_\_P. 4,5 y 6

LA UIA RECLAMA SOSTENER LA DEMANDA

Con la construcción frenada en el nivel más bajo desde 2020, la actividad cayó 3,2% en febrero \_\_p.11

EL BLOQUE DE UXP BUSCA SESIONAR HOY

> ZOOM EDITORIAL

Pese a lo que mira el mercado, hay un riesgo país que todavía crece

Ariel Cohen

Editor de Finanzas

\_\_p. 2\_\_

#### **OPINIÓN**

Sin bajar la inflación no se puede, bajarla no alcanza

Lucas Romero
Politólogo. Director de
Synopsis Consultores
\_\_p. 3\_\_\_

#### ▶ ESCENARIO

Por qué Milei perdió su batalla contra la 'casta' universitaria: datos versus relato libertario

Mariano Beldyk

Editor de Política

\_\_p.6\_\_

#### • ENFOQUE

Presupuesto limitado, falta de capacitación, y bases no aptas, las trabas para los F-16

Martín Dinatale
Periodista
\_\_p. 12\_\_\_

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Así se prepara Plaza de Mayo para la marcha: logos de la CGT, y el símbolo de la hoz y el martillo comunista. Ah, pero no es política la marcha, eh" Javier Milei Presidente de la Nación

#### EL NÚMERO DE HOY

41,5

por ciento cayó en marzo la producción de acero crudo y del 4% con respecto a febrero

#### > ZOOM EDITORIAL



Ariel Cohen acohen@cronista.com

El superávit de marzo se paró en el recorte a los jubilados, un sector con poca capacidad de movilización. Pero jóvenes en edad activa y futuro en riesgo protestaron.

### Pese a lo que mira el mercado, hay un riesgo país que todavía crece

ministro del Interior, Guillermo Francos, se dirigió ayer al auditorio de referentes financieros: "Estamos trabajando para lograr una caída más fuerte del riesgo país, para conseguir financiamiento más barato para el crecimiento productivo del país". El índice viene en caída, y se proyecta a bajar de los mil puntos básicos. El mercado se había anticipado al anuncio presidencial por cadena nacional del superávit fiscal en el 1° trimestre de 0,2% del PBI. El marco solemne para su discurso fue digno de relato: Milei paró la barrera con sus cuatro bravos gladiadores económicos (Luis Caputo, Pablo Quirno, Santiago Bausili y Vladimir Werning), firmes, cruzando las manos sobre zona de peligro para ratificar a cara de perro la senda de superávit fiscal irreductible.

La reapertura de mercados es la prioridad del Gobierno y la medida de sus urgencias. El equipo, recién llegado de Washington de vender Argentina y tratar de buscar más recursos del FMI y del Tesoro de los EE.UU., merecía defensa. Así, el lunes los cinco cerraron filas también para hacerle frente a los que consideran un ataque "cultural" de la "oposición" en torno al presupuesto universitario.

El resultado fiscal se sostuvo sobre pilares que los analistas dudan en ver como definitivos. El IARAF explicó que en el trimestre cayeron en términos reales 15 de los 16 componentes del gasto: "Las jubilaciones y pensiones soportaron el 35% de la reducción total, la inversión real directa el 15%, las transferencias a provincias el 13%, subsidios a la energía el 9% y salarios el 7%, entre los más importantes", detalló.

Ayer vio la luz una punta de resistencia a la motosierra. El Gobierno veía venir, aunque no en la magnitud que desplegó, una protesta multitudinaria para resistir del recorte presupuestario a la educación pública. Marchas y concentraciones agitaron las principales ciudades del país, con epicentro en la de Buenos Aires. Sectores amenazados cuando no ya sacudidos por el ajuste. Una generación que votó por La Libertad Avanza. Políticos desprestigiados pero desarticulados entre sí. ¿Un llamado de atención al camino elegido para el saneamiento fiscal? Se verá.

Los analistas políticos tratan de entender el consenso político que logra Milei a pesar del ajuste. Federico Aurelio, quien también habló en la jornada ADCAP, asegura que 54% de la población le cree a MIlei. La figura del Presidente de la Nación recoge mayor imagen positiva que gobernadores, intendentes, y muy lejos de diputados y senadores.

Pero los aumentos de los alimentos despiertan 40% de rechazo, y 23% los incrementos de tarifas. El 55% prefiere que continúen los subsidios. Imagen-y expectativa- no es aprobación cerrada. Un estudio de imagen de Zubán Córdoba, que también da cuenta del respaldo en general al Presidente, señala que la principal objeción a Milei es su política con las jubilaciones, que sufre recortes de ingresos de 35% en el año. Principal variante del ajuste, por ahora, Milei no los ve como riesgo país.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: BLOOMBERG

#### Protestas en EE.UU, con el foco en Gaza

Las protestas estudiantiles en Estados Unidos por la guerra en Gaza no se detienen. En los campus de la Universidad de Yale, en Connecticut, la policía detuvo a decenas de personas en manifestaciones propalestinas. También desalojaron un campamento cercano a la Universidad de Nueva York, en Manhattan. Los enfrentamientos crecieron después de que Columbia cancelara el lunes sus clases presenciales, en respuesta a los manifestantes que habían instalado tiendas de campaña en su campus. Estudiantes de otras casas de estudio lanzaron sus propias protestas en solidaridad. La mayoría pide un alto el fuego y reclama a sus universidades desinvertir en empresas ligadas a Israel.





La frase del día

**Héctor Torres** 

Exrepresentante argentino ante el FMI "El presidente tiene razones para festejar lo que está haciendo pero debería tomar muy en serio el tema de la sustentabilidad. Una cosa es reducir el gasto y otra parar el gasto. En cuanto al tipo de cambio, hay 1000 respuestas pero hay una incontrastable que es que la gente vota con los pies cuando elige ir a comprar a un país vecino. Eso sugiere que si la Argentina se pone cara en dólares, que ya lo vivimos"

#### OPINIÓN

Lucas Romero Politólogo. Director de Synopsis Consultores



## Sin bajar la inflación no se puede, bajarla no alcanza

comienzos del Siglo XX, el psicólogo Edward L. Thorndike intentando determinar qué factores eran decisivos para definir las percepciones de las personas, encontró que estas pueden estar influenciadas por una sola característica o atributo de la persona, el objeto o la situación que se está percibiendo. Esa tendencia a hacer juicios globales basados en una impresión inicial la llamó 'efecto halo', un tipo de sesgo cognitivo donde una característica positiva (o negativa) de algo influye en las percepciones posteriores, generando una impresión que afecta la evaluación de otros atributos.

El gobierno de Javier Milei parece estar obsesionado con impresionar con alguna variable de su programa económico a las dos audiencias a las que trata de seducir, buscando que las buenas impresiones de un atributo contagien la percepción sobre el resto del programa. Esas dos audiencias a las que le habla Milei son los mercados y la gente (los votantes). A los primeros les muestra el superávit fiscal logrado en el primer trimestre del año, a los segundos la desinflación que ha venido ocurriendo durante ese período, con mejores resultados de los esperados por el mercado.

El tema es que detrás de esas variables (que impresionan) aparecen las dudas: ¿Es consistente la baja de la inflación?, ¿Se está logrando de un modo saludable?, ¿No se está abusando del ancla cambiaria?, ¿No está explicada en buena medida por la profunda caída de la actividad? Algo parecido ocurre con el superávit: ¿No se abusó de la licuadora, sobre todo con los jubilados? ¿No se logró con impuestos extraordinarios que no se pueden sostener mucho más tiempo? ¿No se postergaron pagos que no debieran haberse



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

postergado?

No importa cómo se logró la desaceleración de la inflación, no importa cómo se logró el superávit, Milei pretende que esos dos atributos tengan un efecto halo sobre el resto de la política económica y ayuden a construir la percepción en las dos audiencias a las que les habla, de que todo va viento en popa y que el programa económico funciona.

Pero las dos audiencias inciden de manera diferente sobre el proceso. Los mercados pueden ayudar a que el proceso económico produzca mejores resultados, pero los mercados no votan, ni sostienen un proceso político. Al proceso político lo sostiene la legitimidad popular, el apoyo social al rumbo de gobierno. Sin esa legitimidad, el proceso político podría encontrar dificultades para mantener su estabilidad. Y esa particularidad de la naturaleza de los procesos políticos es aún

más dominante en el que estamos transitando. Por su condición política de gobierno en hiperminoría, el de Milei es un gobierno que necesita sostener el apoyo popular mucho más que cualquier otro gobierno.

Y en buena medida lo ha estado logrando. Milei no logró convencer casi a ninguno de los que votaron a Sergio Massa el 19 de noviembre pasado. Tampoco se muestran mayoritariamente convencidos los que no votaron o votaron en blanco en el ballotage. Lo que sí ha logrado es mantener el apoyo del 90% de los que lo eligieron en la segunda vuelta.

¿Por qué vemos este fenómeno extraño de un gobierno sosteniendo sus apoyos en este contexto económico tan adverso? Por varios motivos. En primer lugar, porque la ilusión del cambio todavía se mantiene. Es difícil que alguien se desilusione rápidamente, la ilusión de que esto pueda funcionar tiene un ciclo de vida determinado y sólo al final de ese ciclo es posible que emerja la desilusión. Milei todavía goza de esa ventana de tiempo de mucha gente que no sólo está ilusionada, sino que quiere creer que no estuvo equivocada y que esto puede funcionar.

En segundo lugar, porque todavía no se visualiza una alternativa que seduzca a los que apoyaron a Milei. Si los que acompañaron este cambio sólo ven como alternativa la posibilidad que vuelvan aquellos que quisieron desalojar del poder en las elecciones pasadas, tendrán razones para mantenerse esperando que esto funcione incluso si no les convence lo que están viendo. Si uno no tieneun lugar a donde ir, es probable que se sienta constreñido a quedarse en el lugar en donde está.

Y, en tercer lugar, porque hay un indicador que pudiera ayudar a generar la impresión de que el programa está funcionando, y ese es el Índice de Precios al Consumidor que ha venido mostrando una desaceleración más pronunciada que la esperada. La desinflación podría ser la que genere el efecto halo sobre el resto del programa económico. La variable a través de la cual la gente pueda tener la percepción de que el programa está funcionando.

Esto último se ha vuelto parte de una suerte de trampa para el Gobierno. Si necesito sostener los niveles de apoyo, y puedo lograrlo demostrando que bajo rápido la inflación, puedo terminar teniendo el sesgo de favorecer las acciones del programa económico que me garanticen resultados en esa materia a costa de afectar otros aspectos del programa.

Un ejemplo de esta trampa radica en la observación que muchos economistas están haciendo sobre un eventual atraso cambiario que podría estar produciéndose como consecuencia de mantener fijo el régimen de devaluación mensual del 2% adoptado en diciembre pasado. ¿El Gobierno está abusando del ancla cambiaria para favorecer la desinflación, pero afectando la capacidad del programa para lograr una reactivación más vigorosa en el mediano plazo?

Se entiende la obsesión del Gobierno por bajar la inflación, ya que se trata de un resultado altamente capitalizable en materia de apoyos y de opinión pública. Pero no sólo de desinflación se vive y el Gobierno va a tener que garantizarse que la eventual recuperación económica llegue rápido y de manera vigorosa, porque sin bajar la inflación no se puede, pero con bajarla no alcanza. En algún momento la gente no sólo va a querer dejar de perder, sino que va a empezar a querer recuperar parte de lo que perdió, y para ello el Gobierno necesitará de la recuperación de los niveles de actividad y de un tipo de cambio que favorezca esa recuperación.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1° P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

## 4 Valor agregado

#### MASIVA MOVILIZACIÓN FEDERAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

## La marcha por las universidades copó la calle pero no tuerce aún el brazo de Milei

Aunque el Gobierno tiene cita con los rectores la semana próxima, Adorni remarcó ayer que el envío de fondos "está saldado". Los sindicatos universitarios todavía no pactaron paritarias

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

A pesar de los intentos por desactivar el reclamo, el Gobierno nacional transitó este martes la Marcha Federal Universitaria, que tuvo movilizaciones en todo el país y que configuró la manifestación más masiva desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Esta tuvo como principal demanda la actualización del presupuesto de la educación superior, algo que hasta el momento no parece tener un punto de acuerdo con los rectores universitarios y los sindicatos docentes y no docentes.

El jefe de Estado siguió la marcha del operativo desde la Quinta de Olivos y desde su entorno relativizaron la movilización a pesar de que el protocolo anti piquetes tuvo que ser aplicado parcialmente debido a la afluencia de manifestantes que terminó frenando la circulación vehicular en el microcentro porteño. Postales similares se vieron en la ciudad de Córdoba, Rosario, Mar del Plata y otros puntos nodales.

En la previa, el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en su habitual conferencia de prensa que consideraba "legítimo" el reclamo de los jóvenes que se manifestaban bajo la consigna de una mejor educación; pero enumeró que dirigentes que habían anunciado su presencia en la marcha -como Sergio Massa y Axel Kicillofconfiguraban un "tren fantasma" que deslegitimaba el reclamo.

En relación al reclamo, el Gobierno consideró que el envío de fondos para el funcionamiento de las universidades

-con un aumento del 140%- y de partidas para los hospitales universitarios ya son un "tema saldado". Los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reconocieron que es un avance, pero que el presupuesto para esas partidas siguen perdiendo frente a la inflación acumulada desde enero de 2023, cercana al 300%. Esas partidas configuran cerca del 10% del presupuesto universitario: el resto comprende los envíos para salarios de docentes y no docentes.

Desde Casa Rosada afirman que el diálogo con las universidades y los sindicatos no está cortado, pero que no se prevén nuevas medidas; al menos no luego de lo que fue la manifestación federal de ayer. De prolongarse esa situación, diversos rectores en diálogo con El Cronista afirman que a posteriori el reclamo se seguirá extendiendo, pudiendo recrudecerse.

El principal interlocutor del Gobierno es el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez, sobre quien pesan ciertos cuestionamientos de parte de otros integrantes del Ejecutivo por la escalada que sufrió el conflicto.

Este funcionario convocó al CIN el próximo 30 de abril para tener una nueva instancia de diálogo. Será la primera gran audiencia luego de la masiva convocatoria. Esto fue bien recibido, pero desde las rectorías alegan que Álvarez fue poco receptivo a las alternativas planteadas por el sector y que el vínculo "no es bueno". Incluso se conocieron gestiones de parte de ese funcionario con presiones a diversas universidades para que desistan de convocar a

Desde Educación convocaron al CIN a una audiencia para el 30 de abril para abrir una instancia de diálogo

Desde el Ejecutivo reconocieron que las auditorías sobre las universidades competen a la AGN

la marcha, las cuales fueron infructuosas.

Otro dilema para el Gobierno es la inconclusa paritaria universitaria docente y no docente, que engloba a cerca de 150.000 trabajadores. En la última audiencia, Álvarez informó que la suba para el sector era de un 8% para abril, propuesta que los universitarios no pudieron negociar y que cosechó el rechazo de todos los sindicatos por considerarla "insuficiente". En el marco del mantenimiento de la meta fiscal que buscan para este trimestre, funcionarios del Ejecutivo no pudieron precisar a El Cronista hasta cuánto están dispuestos a estirar las subas en los salarios que perdieron 50 puntos este año.

Una altísima fuente del Ejecutivo reconoció en privado que no está en los planes por ahora el arancelamiento de extranjeros, que en el corto plazo buscan impulsar auditorías sobre las universidades, pero que son competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), que lidera el peronista Juan Manuel Olmos.\_\_\_



## El presupuesto para las universidades caerá 72% en 2024

Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Pese a la masiva marcha universitaria, el Gobierno mantendrá su posición y no girará nuevos fondos. Con el depósito realizado en las últimas horas, el presupuesto total registrará una caída en términos reales del 72%, y fuentes universitarias advierten que con estos fondos no está garantizado el arranque del segundo cuatrimestre. Hacia adelante, sigue el conflicto por la paritaria docente, que

explica el 90% del gasto de las universidades.

En Argentina hay 65 centros universitarios públicos. De los 2,7 millones de estudiantes universitarios, el 80% cursa en los centros de gestión estatal.

En lo que va del año, el Tesoro devengó a las universidades \$497.636 millones, un aumento del 144,3% interanual contra el mismo período (enero-marzo). Sin embargo, con la inflación, implica una caída en términos reales de 34,2%. Esto tiene en cuenta los gastos corrientes y los de capiEl Cronista | Miércoles 24 de abril de 2024



tal, según un trabajo realizado por la Asociación de Presupuesto (ASAP).

Hacia adelante, el conflicto es por el presupuesto 2024, dado que se mantiene el mismo del 2023, debido a que en el contexto electoral nunca se votó en el Congreso una ley de presupuesto para este año. Así, se prorrogó el presupuesto universitario del año pasado, pero con una inflación que en 2023 cerró en 211%.

La semana pasada, en la previa de la convocatoria de la marcha, el Gobierno dispuso un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento de marzo, y otro 70% a partir de mayo, para llevar la asignación base de \$5.927 millones a \$14.403 millones.

Según un trabajo realizado por el investigador Javier Curcio, la actualización del 70% del presupuesto para los gastos de funcionamiento "constituye



El presupuesto universitario seguirá en baja

una proporción muy poco significativa" de los recursos necesarios para el funcionamiento. En 2023, representó sólo 5,5% del programa "Desarrollo de la Educación Superior", que constituye la fuente principal del financiamiento de las universidades. Con este incremento, representa casi el 8% del crédito asignado para todo el año en curso.

"Si se considera el programa de desarrollo universitario en su conjunto, de no mediar ampliaciones adicionales, los recursos del sistema experimentarían un derrumbe del 72,4% durante 2024", detalló Curcio. Esto ocurre debido a que la actualización de las partidas de funcionamiento mencionadas alcanzan sóo al 5% del presupuesto de las casas de altos estudios, mientras que el 95% restante se mantiene estancado a los niveles nominales de 2023.

"Esto imposibilita la continuidad en la prestación de los servicios", dice el documento. En el caso de las autoridades de la UBA, no garantizan que haya segundo cuatrimestre. Para los datos, el economista, profesor de finanzas públicas de la UBA, utiliza la inflación del 2024 del 150% punta a punta, según lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre perspectivas económicas mundiales. Por otro lado, si se toma en cuenta el peso de la partida "desarrollo de la educación superior" sobre el PBI, en 2024 implicará que se destinará un 0,22% del PBI a las universidades. En 2023 fue un 0,73% del PBI y en los últimos 6 años, que incluyen el gobierno de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, nunca había caído por debajo del 0,68% del PBI, según datos del economista Martín Rapetti, de la consultora Equilibra.

Otro frente que se mantendrá abierto es el salarial, que representa el 83% de los gastos que tienen las universidades. El salario de los docentes de marzo fue equivalente al de septiembre pasado, sumado un 16% de la paritaria del 2023. La propuesta salarial fue del 16% de aumento para febrero, 12% para marzo y 8% para abril, rechazada por los gremios por estar muy por detrás de la inflación del último semestre. Valor agregado

Miércoles 24 de abril de 2024 | El Cronista

#### MASIVA MOVILIZACIÓN FEDERAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA



En el Gobierno hablan de 150 mil participantes contra un millón en todo el país por parte de los organizadores



6

**ESCENARIO** 

Mariano Beldyk Editor de Política mbeldyk@cronista.com

#### Por qué Milei perdió su batalla contra la 'casta' universitaria: datos versus relato libertario

l Presidente Javier Milei se metió con la "casta" equivocada. En su afán por etiquetar a todos sus adversarios políticos bajo el mismo rótulo, sin diferenciar si se trata de gremios, radicales, kirchneristas, periodistas o economistas que disienten con su escuela de pensamiento, el gobierno libertario intentó aplicar la misma estrategia para justificar su política de ajuste a las universidades nacionales. Solo que esta vez no les funcionó.

A diferencia de los "privilegios" que suele citar Milei, esta vez su motosierra se hundió en uno de los consensos sociales más robustos de la Argentina: que la educación pública, gratuita y de calidad debe seguir siendo pública, gratuita y de calidad porque es la única escalera posible de movilidad social y desarrollo nacional.

De haber prestado atención a las encuestas durante la campaña electoral más allá del ítem de las preferencias electorales, hubieran advertido que aún quienes lo elegían por las más diversas razones, no estaban dispuestos acompañar toda su cruzada de manera ciega. El 56% no es un cheque en blanco para destruir al Estado.

"Hasta ahora se metió con actores de la sociedad que tienen la imagen muy cascoteada, pero con las universidades no es así, fue una mala idea. Las universidades públicas, el valor de la educación, forma parte todavía de lo que es sagrado para la cultura argentina. Las universidades no son los sindicatos, el Ministerio de la Mujer o los organismos públicos que ya tenían una imagen cuestionada desde algunos sectores", comenta Shila Vilker, directora de la consultora Tres Punto Zero, a El Cronista.

En el informe de abril de "El Estado del Debate Público", elaborado por Alaska Comunicación y Tres Punto Zero, la población universitaria figura, por lejos, como el segmento de peor performance del gobierno de Milei en la valoración general de su gestión, con casi 28 puntos de diferencial negativo.

Cuando se aborda la cuestión educativa en particular, la tendencia no solo no cambia sino que hasta se muestra más contundente contra la política de ajuste del Gobierno. En el último relevamiento de Analogías, se advierten diversas graduaciones dentro del rechazo general a las políticas de recorte llevadas adelante por la gestión libertaria: el aumento de tarifas, por caso, tiene mayor rechazo que el despido de trabajadores estatales. Pero la política frente a las universidades figura por lejos como el aglutinante con mayor volumen de desaprobación.

De hecho, al ser consultados respecto a la legitimidad del reclamo de docentes y estudiantes universitarios, el espectro más joven, entre los 16 y 29 años, respalda la demanda contra el Gobierno por un 62,3%. Es, paradójicamente, el grupo social donde el Gobierno tiene mayor aceptación en todos los sondeos, menos en esta cuestión. Lugo, los porcentajes no son tan distintos en los estratos siguientes: 30-44 años (57,9% a favor) y 45-59 años (61,7% a favor), lo que ilustra el consenso transversal en la sociedad.

"Las universidades nacionales se defienden más que las empresas públicas y hasta la tercera parte de la base de apoyo del Gobierno considera que el reclamo es legítimo", indica a este medio Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

Los números crecen cuando la problemática se plantea en torno a la educación pública en general, sin distinción de niveles. "Un abrumador y mayoritario 86% coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido", puntualiza la consultora Zuban Córdoba en su primer informe de este mes.

Incluso cuando se desagrega el capítulo educativo con la pregunta puntual sobre el aval o no al congelamiento del presupuesto universitario, se mantiene un amplio 58,5% de rechazo. Solo la restauración de Ganancias lo supera con el 61% como la decisión de Milei con mayor desaprobación en ese estudio.

"Un detalle importante en torno a la Marcha Universitaria es el sector de clase media, que en su gran mayoría votó a Milei, por lo menos en el balotaje", remarca el analista Carlos Fara. Y aunque sostiene que el Gobierno intentó reaccionar con la transferencia de fondos para funcionamiento -rubro que impacta sobre el 10% del presupuesto universitario- el conflicto persiste. "Aún aquellos que aprueban la gestión del Presidente le reclaman sensibilidad social y en esas cuestiones está el tema educativo", concluye.\_\_

### De Mar del Plata a Cuyo, el reclamo sumó fuerza en las provincias

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La Marcha Nacional Universitaria tuvo una concurrencia multitudinaria en varias ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, en las cuales revistió además un carácter histórico por la conjunción de múltiples sectores provenientes de ámbitos educativos y no educativos.

Varios miles de personas se concentraron este martes en la ciudad de Córdoba para mostrar su apoyo y defender la educación pública universitaria. Pese a que la marcha fue en la mañana, lo que generó reclamos en la comunidad universitaria ya que muchos no podían asistir en ese horario, esto no impidió una gran movilización.

"El reclamo intenta revalorizar el papel estratégico que tiene la educación en general, la educación universitaria, la educación pública y el sistema científico para el progreso y desarrollo del país", remarcó desde Buenos Aires -donde asistió a una reunión con sus pares rectores-Jhon Boretto, máxima autoridad de la UNC.

La Plaza San Martín, en Rosario, también fue colmada por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional ubicada en la reconocida ciudad santafecina. Los gremios de docentes y no docentes de la UNR se movilizaron con participación de graduados, dirigentes políticos, organizaciones sociales y público en general. Luego, algunas organizaciones estudiantiles marcharon al Monumento.

"Universidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode", era uno de los cánticos que ganaban eco entre los miles de manifestantes, quienes a las 16 iniciaron la Marcha Nacional Universitaria desde la sede central de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), una de las grandes convocantes y donde cursan 49.000 estudiantes en todos sus niveles, a la Plaza Independencia, en el centro de Mendoza capital.

Diferentes agrupaciones gremiales universitarias y estudiantiles marcharon en horas de la mañana desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) hasta la plaza central de la capital santiagueña en "defensa de la universidad pública, gratuita, laica, científica y de calidad".

Unas 12 cuadras de extensión

"El reclamo revaloriza el papel estratégico que tiene la educación en el desarrollo del país", dijeron desde la UNC

alcanzó ayer la Marcha Nacional Universitaria en la ciudad
atlántica de Mar del Plata, en el
partido de General Pueyrredón,
sede de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (Unmdp) y
donde también tienen representación otras casas de estudio, centros de investigación
científica y polos productivos
vinculados al sector universitario.



Postal de la marcha en Rosario, una de las ciudades más convocantes

El Cronista | Miércoles 24 de abril de 2024

## La licuación de las jubilaciones explicó más de un tercio del ajuste y alertan por un superávit "endeble"

Más de un tercio del ajuste se explicó por la pérdida de las jubilaciones contra la inflación. Llega a más de la mitad cuando se suman trabajadores y planes sociales. El reclamo por actividad

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

El Gobierno destacó el lunes un superávit financiero de 0,2% del PBI en el primer trimestre. En su discurso nocturno por cadena nacional, Javier Milei destacó que "el mayor recorte lo hizo la motosierra", pero los datos que difundió el Ministerio de Economía lo desmienten.

Más de un tercio del ajuste de marzo correspondió a un menor gasto en jubilaciones, producto de la "licuadora", es decir, la falta de actualización de los haberes frente al aumento de la inflación.

"Algo más de un tercio del recorte del bimestre responde a un menor gasto previsional, y la explicación se eleva a 45% considerando el ajuste en el resto del gasto social (AUH, asignaciones familiares, Potenciar Trabajo)", destacó la consultora ACM. "Tendemos a pensar que en estos casos pesa mucho más el efecto licuación que la motosierra", enfatizaron.

De acuerdo con los datos de Iaraf, el instituto Argentino de Análisis fiscal, el combo jubilaciones, salarios y asignaciones explicaron el 53,7% del ajuste total. El efecto de la licuación de las jubilaciones se dio, asimismo, teniendo en cuenta la actualización del 27,2% de marzo por la fórmula de movilidad.

A un mes del límite para el "Pacto de Mayo", mientras el Gobierno sigue sin mostrar resultados en el poder legislativo, consolidósu compromiso con el camino hacia el déficit cero. El resultado del trimestre sobrecumplió las metas fiscales con el FMI.

Peroel Fondo reclama una mayor productividad del gasto y que no recaiga en los sectores más vulnerables, a contramano de lo que muestra el primer trimestre, donde el 35% del ajuste cayó sobre los jubilados. "Esto vuelve un tanto endeble el resultado y deja dudas respecto a su sostenibilidad en el tiempo", advirtieron desde ACM.

#### RECAUDACIÓN

De acuerdo con los datos de Iaraf, durante el primer trimestre del año, los ingresos totales cayeron un 4,5%, mientras que el gasto primario descendió un 35% interanual real. "Las Jubilaciones y pensiones soportaron el 35% de la reducción total, la inversión real directa el 15%, las transferencias a provincias el 13%, subsidios a la energía el 9% y salarios el 7%,



Milei dijo en cadena nacional que el ajuste fue por "motosierra" pero la licuación explicó más del 50%

La recaudación se sostiene por el impuesto país y en la industria, 9 de 12 sectores están en rojo

El FMI reclama más eficiencia del gasto pero hasta ahora golpeó más en los sectores sociales vulnerables entre los más importantes", remarcó el Instituto.

A la recaudación la sostiene hoy el impuesto PAIS, que debe ser eliminado para poder salir del cepo. "Por eso peleamos la idea de parte de la oposición que quería hacerlo coparticipable...", recordó en la ex-Twitter el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sobre el gravamen que tiene fecha de vencimiento.

La actividad, en tanto, sigue en baja, lo que augura menor recaudación por delante. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó este martes políticas que la sostengan luego de que, en febrero, la actividad industrial retrocediera-6,8% interanual, con una suba mensual de +0,7% respecto a enero, sin estacionalidad.

"Se trata del noveno mes consecutivo con caída, mientras que el primer bimestre de 2024 acumula un descenso interanual de -8,3%". Son 9 de 12 los sectores en rojo y los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia con incremento de costos y caída de la demanda.

## YPF GAS S.A. (CUIT: 30-51548847-9) CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 24 de mayo de 2024 a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La asamblea se realizará en la sede social, sita en Macacha Güemes 515, C.A.B.A.

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de Renuncias;
- 5) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
- 6) Designación de cinco (5) Directores titulares y cinco (5) directores suplentes para integrar el directorio de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
- 7) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
- 8) Autorizaciones.

FIRMADO: Marcos Capdepont Presidente del Directorio.

## Economía & Política



"Es una marcha compleja, donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno" Patricia Bullrich

SIN FACULTADES DELEGADAS

## Ganancias: discuten la letra chica y definen si los ajustes serán trimestrales o semestrales

A la espera del tratamiento en la Cámara de Diputados, aún no estarían cerrados detalles clave del impuesto respecto de las facultades delegadas al Ejecutivo y los tiempos de revisión

\_ Lucrecia Eterovich

leterovich@cronista.com

A casi un mes de la fecha límite para la aprobación de la "Ley Bases...", y en la previa de lo que será el tratamiento en la Cámara de Diputados, la letra chica de la redacción de la última versión de lo que será el Impuesto a las Ganancias no estaría cerrada.

En la que trascendió en los primeros días de abril, el Gobierno, además del retorno al anterior esquema de liquidación del impuesto -con Mínimo No Imponible (MNI) y

deducciones-, pedía nuevas facultades para que sea el Poder Ejecutivo quien defina las actualizaciones durante el 2024.

"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones", agregaron en el artículo 79.

Pero estas últimas estarían por quedar afuera del mega-

"Se restituye el impuesto a los Ingresos Personales, le



El Congreso volverá a discutir Ganancias

cambiamos el nombre. Lo último que estamos discutiendo es si el ajuste es trimestral o semestral", afirmó el diputado Miguel Angel Pichetto.

Las declaraciones del diputado y presidente del bloque de

Hacemos Coalición Federal (HCF) fueron frente al ministro del Interior, Guillermo Francos, en el marco del evento de "Finanzas Públicas Provinciales. Desafíos y Oportunidades" que organizó el grupo financiero

En su momento, el cambio en la redacción con las nuevas atribuciones solicitadas generó advertencias por parte de los tributaristas.

ADCAP y DLA PIPER ayer.

"Cuando se le delegaron facultades al Poder Ejecutivo, no se actualizaron los montos en el momento en que se debía y cuando lo hicieron fue por menos y con fines recaudatorios", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributario, Sebastián Domínguez.

Con el riesgo adicional que genera el contexto de alta inflación en el que continúa la Argentina (51,6% en el primer

ajustes en tiempo, el monto a partir del cual se plantea que se pague (\$1,8 millones solteros y \$ 2,3 millones casados con dos hijos) quedaría atrasado. En el bloque HCF saben que el fin del régimen cedular que estipulo -a partir del 1º de enero pasado- un piso de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con la aprobación de la ley, implicaría sacarle plata

del bolsillo a los trabajadores,

pero que necesitan las finanzas

trimestre, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)).

Dado que, de no realizarse los

provinciales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el acumulado a marzo, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones fueron de \$ 6.724.000 millones, lo que implicó una variación nominal del 201% (\$ 2.232.000 millones, primer trimestre de 2023) y una caída real del 19%.

En donde, la coparticipación solo sumó \$6.395.000 millones, frente a \$2.048.000 millones del periodo enero-marzo 2023. "Exhibieron una variación nominal del 212%, que se traduciría en una caída real del 16% al descontar la inflación del período. La baja fue generalizada en todas las jurisdicciones", puntualizaron en el informe.

Ante el brazo a no toser del Gobierno, y el rojo de las cuentas públicas subnacionales, ciertos gobernadores -incluidos de Juntos por el Cambio (JxC)tuvieron que desistir de la propuesta de coparticipar impuestos como el PAIS y a los Débitos y Créditos.\_\_\_

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 62, a cargo del Dr. Juan Pablo Lorenzini, Se-

cretaria única a cargo de la Dra. Laura Wiszniacki, sito en Av. De Los Inmigrantes 1950, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, comunica por 2 días en el Diario "El Cronista", en autos "J. GROSSO S.A. C/ LESAMI S.A. Y OTRO S /EJECUCION DE ALQUILERES" (Expte. 29466/2021), que la Martillera Natalia Daniela Ceraldi DNI: 32.531.997 subastará el dia martes 14 de mayo de 2024, a las 10:45 hs. (reserva n 37829) en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaurés 545, PB, CABA, el 50% indiviso del inmueble sito en la calle Cuba 2681 /83/85, entre Franklin D. Roosevelt y Manuel Ugarte, Piso 4° UF 9, CABA, Matricula 16-10713/9, Nom. Cat.: C 16, S 27, M 24, P 6. De la constatación efectuada en autos, con fecha 06-11-2023, surge que el mismo se encuentra OCUPADO por la Sra. Adriana Nora Feldman DNI: 10.966.480, en carácter de propietaria de la otra mitad indivisa y es la única habitante junto con su mascota (Gato). El bien consta de living-comedor, baño completo, dormitorio, cocina y balcón corrido a la calle, con salida desde el living-comedor y la cocina. Superficie Cub. 42,42m2, Semicub. 0,84m2, Balcón 4,90m2, Total: 48,16m2. Se observa una mancha de humedad en el techo del balcón y otra pequeña en la pared del living-comedor contigua a la del baño, y que en dicho baño no funciona la canilla derecha del lavamanos. BASE: U\$S 35.000, al contado y al mejor postor. SENA: 30%, COMISION: 3%, SELLADOS: 1% m DEUDAS: AYSA al 13/04/23 SIN deuda, Expensas al 23/06/2023 SIN deuda, Aguas argentinas S.A. (Ex OSN) al 11/03/2024 SIN deuda, Inmobiliario y ABL al 11/12/2023 SIN deuda. Se exige a quien o quienes resulten compradores la constitución de domicilio electrónico en el plazo de cinco (5) días bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de disponer que las sucesivas providencias se les tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el artículo 133 del Código Procesal; y asimismo les hará saber que deberán integrar el saldo de precio en el plazo de cinco (5) días de aprobada la subasta en una cuenta a nombre de autos en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el articulo 580 del Código Procesal. Dicho saldo deberá ser integrado aún si se planteara nulidad de la subasta, debiendo en tal caso invertirse la suma de dinero en un plazo fijo, renovable automáticamente cada treinta (30) días, hasta tanto se resuelva dicho incidente. En atención a lo dispuesto por los artículos 1939 y 2049 del Código Civil y Comercial, el adquirente en subasta deberá hacerse cargo de las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlas, del C.P.C.C. Se hace saber el PROTOCOLO DE SUBASTAS JUDICIALES PRESENCIALES: DEL PUBLICO EN GENERAL: Para concurrir al remate, el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. EXHIBICIÓN: martes 7 y jueves 9 de mayo de 2024 de 10 a 12 hs. Consultas al 11-6142-3366 o subastas@laalborada.ar. Se expide el presente para ser publicado en el diario "El Cronista". Buenos Aires, de abril de 2024.-

"BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. Convocase a Asambiea General Ordinaria a celebrarse el dia 8 de mayo de 2024 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Corrientes 534 Piso 9" Departamento "B" C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Dia 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria y documentación Art. 234 inciso 1) Ley 19.550. Informe del Auditor e informe del Sindico correspondientes al ejercicio Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2024. Consideración del resultado del ejercicio. Su destino. 3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración 4) Consideración de la gestión de la sindicatura 5) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. Se hace saber a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 238 de la

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 52 - SECRETARIA UNICA El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52. Secretana U nica, sito en AV de los Inmigrantes Nº 1950 PB, CABA, en los autos caratulados "MAROVICH ANA LUCIA s/AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO" Expediente 58270/2022 En atención a lo solicitado y a lo dispuesto por el art. 88 del CCyC citese a ANA LUCIA MAROVICH a fin de que comparezca a estar a derecho. A tal efecto, publiquense edictos una vez por mes, durante seis meses, en el Boletin Oficial y en un diario de circulación masiva (arts 145 y sgtes) FERNANDO LUCIO SPANO Juez - MARIA LAPLUME ELIZALDE SECRETARIA FERNANDO LUCIO SPANO Juez - MARIA LAPLUME ELIZALDE SECRETARIA

SESIÓN ESPECIAL CONVOCADA POR UP

## Los "dialoguistas" definen si el Congreso debate jubilaciones y fondos educativos

En la previa a la movilización de ayer, los diputados de UP pusieron fecha para tratar proyectos propios, de la UCR y Hacemos Coalición Federal que analizan qué postura tomar

Déborah de Urieta

\_ ddeurieta@cronista.com

En la previa a la Marcha Federal Universitaria, Unión por la Patria puso a los bloques dialoguistas entre la espada y la pared. De manera unilateral, convocaron a una sesión para hoy en Diputados, con el financiamiento educativo como plato fuerte. Los espacios de buen trato con el gobierno de Javier Milei se encuentran en la disyuntiva de llevar la pelea por la educación pública al recinto o evitar quedar pegados al "kirchnerismo".

El temario de la sesión convocada para las 11 incluye pro-

yectos de ley de las diferentes bancadas de la oposición: el FIT, Hacemos Coalición Federal y la UCR. "Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", escribió en su cuenta de Twitter el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez.

Es que tanto en las diferentes vertientes de la UCR en el bloque que lidera Rodrigo De Loredo, como en la bancada que conduce Miguel Angel Pichetto, hubo expresiones en favor de la



En el bloque radical, que lidera De Loredo, no hay una sola postura

educación pública. Además, insisten con sumar al Pacto de Mayo un capítulo educativo y una parte de ellos convocaba ayer a las marchas. Aun así, en la UCR no hay postura unificada ante la sesión. Es más, de los 34 diputados, al menos por ahora son tres los que bajarían.

Una de ellas, la bonaerense Danya Tavela, autora de uno de los proyectos incluidos en el temario de la sesión de mañana. que apunta a establecer criterios de actualización para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

En las filas de la UCR hay

enojo con el jefe de bloque de UP. Germán Martínez. Le cuestionan haberse "cortado solo" al momento de convocar a la sesión. "Quieren arriar diputados, cirujeando el éxito de la marcha, que es transversal y de toda la comunidad educativa", dijo una fuente parlamentaria. También están aquellos que, directamente, temen quedar "pegados al kirchnerismo".

En el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto también hay posiciones divididas. "Yo no tengo muchas ganas", dijo uno de los diputados de ese espacio, para luego agregar: "A ellos [Unión por la Patria] no los veo con legitimidad para liderar este tema".

En cambio en ese mismo espacio están los que opinan que el tema universitario es uno de los "puntos de inflexión duros contra el Gobierno de Milei". De allí que considera que deberían dar la discusión en el recinto.

A esto hay que añadirle que la convocatoria de UP incluye un proyecto impulsado por Margarita Stolbizer, diputada de Hacemos Coalición Federal, para prorrogar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que el Poder Ejecutivo dejó sin efecto este año. También se incluye el del radical Julio Cobos, que va en igual sentido.\_\_\_



POSIBLE PARO DE COLECTIVOS

## Al aumento de transporte en mayo se suman luz y gas con ajuste mensual

Subirá el boleto de tren y del subte. El Gobierno no termina de definir qué hará con el colectivo. Para tarifas de energía comienza a regir la fórmula de indexación mensual

Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

A partir de mayo aumentan todos los servicios públicos. En materia de transporte, sube el tren de corta, media y larga distancia, y el subte en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la energía, se ajustarán la luz y el gas nuevamente porque arranca a regir la fórmula de indexación mensual. Para el agua la fórmula se aplicará desde junio. Todavía es una incógnita qué pasará con los colectivos en el Área Metropolitana, ante la amenaza de un paro de choferes este jueves.

listo el nuevo esquema de subsidios que el Gobierno quiere implementar, llamado "canasta básica energética". Por este motivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá decidir qué hace con los usuarios de ingresos medios y bajos, ante la disyuntiva de mantener subsidios por el 90% del costo ener-

Sin embargo, todavía no está

incremento.

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 36/24

Llámese a Licitación Pública Nº 36/24 por la "ADQUISICIÓN DE 200 M3 (DOSCIENTOS METROS CÚBICOS) DE HORMIGÓN ELABORADO H 47, CON DESTINO A LA DIREC-CIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SER-VICIOS PUBLICOS", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Presupuesto Oficial: \$ 60.000.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 60.000,-

Presentación y Apertura: 06 de mayo de 2024, 12:00 hs.

La respectiva documentación podrà ser consultada en la Página Web y adquirida a través de la página web www.vicenteropez.gov.ar. hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1449-2024

> MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 40/24

Llámese a Licitación Pública Nº 40/24 por la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTE-RILIZACIÓN, CON DESTINO AL HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO HOUSSAY Y LA MATERNIDAD SANTA ROSA, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y

Condicionès Generales. Presupuesto Oficial: \$ 390.169.678,70

Pliego de Bases y Condiciones: \$ 390.170,00 Presentación y Apertura: 16 de mayo de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en dias hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1651-2024

> MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 41/24

Liámese a Licitación Pública Nº 41/24 por la "ADQUISICIÓN DE SUTURAS, CON DESTINO AL HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO HOUSSAY Y LA MATERNIDAD SANTA ROSA, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales

Presupuesto Oficial: \$309.134.051,48 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 309.134,00

Presentación y Apertura: 17 de mayo de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mericionada fecha.

EEMVL-1467-2024



Este miércoles reunión clave en Trabajo por el futuro del colectivo

Economía no llegó a implementar el nuevo esquema de subsidios a la energía para sectores vulnerables

gético o aplicarles un nuevo

#### **SUBA DEL TRANSPORTE**

A partir del 2 de mayo aumenta 54% el boleto de tren en el Área Metropolitana. El pasaje mínimo pasará de \$130 a \$200. Desde diciembre para acá habrá implicado un aumento del 640%.

Tras estos incrementos, es una incógnita qué pasará con el boleto del colectivo en el AMBA, que se mantiene en \$270 el mínimo desde febrero. Las cámaras empresarias aseguran que una suba de \$60 (+22%) que el Gobierno podría aplicar directamente, serviría para que puedan cubrir el incremento salarial de \$250.000 que reclama el gremio de la UTA.

Sin ese depósito, el gremio de Roberto Fernández anticipa un nuevo paro de colectivos para este jueves. La semana pasada hubo dos importantes reuniones, sin acuerdo. Este miércoles volverán a verse las tres partes (Gobierno-empresas-gremio) a

las 13 horas en la Secretaría de Trabajo, a 24 horas de una nueva medida de fuerza.

En tanto, este mismo jueves se realizará la audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires para incrementar el boleto del subte. De aprobarse, pasará de los actuales \$125 a \$574 en mayo y a \$757 en junio.

#### INDEXACIÓN ENERGÉTICA

A partir de mayo, vuelven a incrementarse las tarifas energéticas. Tras las subas de luz que se implementaron en febrero, y las de gas que llegaron en abril, a partir de mayo será el turno de que se aplique la fórmula de indexación mensual para ambos servicios, que fue prevista por la Secretaría de Energía, para que no se retrasen en un contexto de elevada inflación.

En el caso de la luz, la fórmula estará conformada en un 55% por la variación de los salarios, 25% inflación mayorista y 20% IPC. En el caso del gas será 49% por salarios, 37% por inflación mayorista y 14% el costo de la construcción.

Sin embargo, lo que no está listo es el nuevo esquema de subsidios. El Gobierno había anunciado que la llamada Canasta Básica Energética (CBE) iba a estar vigente desde el 10 de abril, aunque recién podría llegar a partir de junio. El Gobierno tiene grandes problemas para detectar los ingresos de las familias, en una economía con alta informalidad.

En este contexto, Economía deberá definir qué hacer. Pese a los aumentos de las tarifas, gran parte de los hogares todavía paga solo el 40% del costo del gas y el 8% de la energía eléctrica, según Julián Rojo, investigador del IIEP-UBA-Conicet. El resto se cubre con subsidios.

### Servicio de limpieza

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002030

Presupuesto of:: \$713.050.390,32 IVA inc. Apertura: 13/05/2024 - 10hs.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE DISTIN-TAS DEPENDENCIAS EPE DE LA CIUDAD DE SANTA FE Y ALEDANOS.

#### LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002031

Presupuesto of .: \$520.333.822,68 IVA inc. Apertura: 14/05/2024 - 10hs.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ROSARIO Y ALEDAÑOS.

LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITA-CIÓN DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPE. CONSULTAS E. INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Francisco Miguens 260, 5º Piso, 3000 - Santa Fe. Tel: (0342) 4505856-4505842. www.epe.santale.gov.ar / comprassfe@epe.santale.gov.ar

santafe.gob.ar





ACUMULA UNA PÉRDIDA DE 3,6%

## La actividad económica cayó 3,2% en febrero y la industria encendió las primeras alarmas

Registró su cuarta caída interanual consecutiva. Se dieron grandes caídas en segmentos que vienen golpeados, como construcción. Fuerte impacto de la contracción de la industria

— Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

La actividad económica cayó un 3,2% interanual en febrero y registró su cuarta caída consecutiva, según informó el Indec. En lo que va del año acumula una caída interanual del 3,6%.

La caída registrada en febrero sufrió un recorte respecto de la de enero, cuando anotó una baja del 4% interanual. La variación desestacionalizada respecto del mes anterior fue del -0,2% y acumula seis meses consecutivos a la baja, mientras que su nivel es el menor registrado para el indicador desde febrero de 2021.

La caída más significativa la sufrió la construcción, con un descenso del 19,1% interanual

en el mes y alcanzó su menor nivel desde septiembre de 2020. Su incidencia en el nivel general fue del 0,64. Le siguió la intermediación financiera con un recorte del 12.1%.

La mayo incidencia en la caída de la actividad la registró la industria que, a pesar de anotar una baja del 8,4% en febrero y ser el tercer sector más afectado, su incidencia en el indicador general fue de -1,32, mientras que alcanzó su menor nivel desde mayo de 2020.

7 de los 15 sectores que componen el EMAE registraron subas. La mayor fue la de pesca, que creció un 31,6%, seguido por exploración de minas y canteras (11,6%).

Le siguieron la recuperación de electricidad, gas y agua



Construcción, uno de los segmentos más golpeados

(7,6%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (5,5%). Enseñanza y servicios de salud subieron ambos 1,8%, mientras que la administración pública lo hizo en un 1%.

Sobre el desempeño de la actividad industrial, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre la "urgente necesidad de implementar políticas que permitan

sostener la demanda".

El último informe del Centro de Estudios de la UIA da cuenta de que en febrero el sector registró una caída del 6,8% interanual y una suba del 0,7% contra enero sin estacionalidad. Es el noveno mes de caída consecutivo. En el primer bimestre, este sector acumula una baja interanual del 8,3%.

Por último, destacaron que

los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia, acompañado por un incremento de los costos y una menor demanda.

El departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (A-DIMRA) también dio cuenta de un desplome en la actividad metalúrgica para el tercer mes del año. Según puntualizaron, la utilización de la capacidad instalada en esta rama se ubicó en su menor nivel en 8 años, solo superado por los peores cuatro meses de la pandemia. Esto ocurre tras registrar una merma del 17,7% interanual en los niveles de actividad del sector.

Sobre esto último, desde la Junta Directiva agregaron que es necesario considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, de la suba de las tarifas, para las cuales se esperan subas de hasta 650% y la caída del empleo, que sufrió un recorte del 0,3% en febrero respecto del mes anterior en el sector privado.\_\_\_

#### Corredores Viales S.A. - Actualización tarifaria

Tarifas al público RESOL-2024-66-APN-DNV#MEC | Vigencia a partir de las 00hs. del día viernes 26 de abril del 2024

| Tramo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X (Rutas Nacionales) Categoría |                                                                                                                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                             |        |
| 2                                                                      | Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30m<br>de altura y/o con rueda doble.<br>Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes<br>y de menos de 2,30m de altura y sin rueda doble. | \$1800 |
| 3                                                                      | Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive<br>y más de 2,30m de altura y/o con rueda doble                                                                         | \$2700 |
| 4                                                                      | Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes.                                                                                                                                  | \$3600 |
| 5                                                                      | Vehículos de más de 6 ejes.                                                                                                                                                 | \$4500 |

Tramo I. Estaciones de Peaje:

LA FLORIDA, MOLLE YACO, FERNÁNDEZ, CABEZA DE BUEY.

Tramo II. Estación de Peaje: JUNIN (RN 188)

Tramo III. Estaciones de Peaje: RIACHUELO, ITUZAINGO, SANTA ANA, COLONIA VICTORIA,

PUENTE GRAL BELGRANO, MAKALLE Tramo IV. Estaciones de Peaje: VENADO TUERTO, SAMPACHO, LARENA, SOLÍS

Tramo V. Estaciones de Peaje:

FRANCK, DEVOTO, SAN VICENTE, CERES

Tramo VI. Estaciones de Peaje: ZÁRATE, LAGOS, CARCARAÑA, IAMES CRAICK

Tramo VII. Estaciones de Peaje: El. DORADO, VASCONIA. HINOJO, CANUELAS, URIBELARREA

Tramo VIII. Estaciones de Peaje: VILLA ESPIL, JUNIN (RN 7), VICURA MACKENNA, LA PAZ

Tramo X. Estaciones de Peaje: OLIVERA, 9 DE JULIO, TRENQUE LAUQUEN

Tramo IX (Acceso Riccheri) HORARIO HORARIO Categoría NO PICO PICO(\*) \$450 Motocicletas \$350 Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10mts. \$700 5900 de altura y sin rueda doble. Vehículos de hasta Z ejes y más de 2,10mts. \$1800 \$1400 de altura ó con rueda doble. Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de \$1400 \$1800 menos de 2,10mts. de altura y sin rueda doble. Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de 5 \$2100 \$2700 más de 2,10mts, de altura o con rueda doble. 6 Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes. \$2800 \$3600 Vehículos de más de 6 ejes. \$3500 \$4500

Tramo IX. Estaciones de Peaje: RICCHERI, DONOVAN, BOULOGNE SUR MER, MERCADO CENTRAL, MONTE GRANDE, EZEIZA Y TRISTÁN SUÁREZ

(\*) Morarios pico: Lunes a viernes en ambos sentidos de 07:00 a 11:00 horas y de 16.00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y días feriados. de 11:00 a 15:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y de 17.00 a 21:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

## corredores viales

#### Metodología de cálculo de revisión de la Tarifa

El procedimiento de revisión rosesual de la tarifa consistra en verificar el valor que surge de multiplicar. la Tanfa vigente del Concesionismo por el Coeficiente de Variación Tanfaria (CVI). Esta metodología será aplicable hasta et 31 de diciembre de 2024, a partir del primer dia del més de suries de 2024. El Citcula: del Coeficiente de Varrición Tanferia (Cvt) se compone de la urguiente minoria. Cvt. + 0.55 \* fánitico + 0.25 \* IPMONPHADO - AZIO \* IPONPO

ISex indice de ustanos nevel general (IS) publicado por el INOSC, correspondente al mas "n-2", siendo n

el mes corriente de aplicación.

ISac indice du sularios reveil generial (15) publicada por el INDEC, correspondente al mes de marzo de 2024-

IPIMDrc Indice de Prisoss Internos 3/ pontilapon (IPM), apentura O "Productos Miniufacturados? elátrorado por el IMDEC, correspondiente al mes "n. 2", siendo "n" el mes comiente de Joligicianos

IPMDic indice de Prisons Infernis di por Mayor (IPM), apertura O "Periductis". Manufacturados" elaborado per el INDEC, correspondiente al mes de murzo 2024. IPCn: Indicis dispression al comsumidor nivel general (IPC) publicado por el INDEC. correspondiente al mies "e-2", siendo "n" el mies corriente de aplicación.

IPCo; indice de precios al consumidor rével general (IPC) publicado por el INDEC. correspondents al mis de murzo 2024.

Los volores de ses tanifas quie resulten kiego de aplicar la monoconeda metodoloxista, deberán Ser: 1. Redondeados en múltiplos de PESOS CIEN (\$100.00...).

2. Egovolentes a inferiores à les qui resultasen de la actualización tantana prevestà en el Articulo 51 de

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales del Contento de Contentón. A fin de pader sómparor la exdicado en el puerto 2, para el cálculo de la farifa del concesionario, confirmo al ratado entículo, se deberá tomar al yolor de la categorie I de la Estación de Peuje Cahuelas, a fin de mantener y respetar los escalos tarifantas.

El valor de las tantas si público del horano no pico de las estaciones de peare del ACCESO RICCHERI deberan ser equivalentes aproximadamente al 80% del valor de las del horano plosDETRÁS DE LA COMPRA DE LOS AVIONES SUPERSÓNICOS

## Presupuesto limitado, falta de capacitación y bases no aptas: las trabas para volar los F-16



El ministro Luis Petri viajó a Dinamarca en nombre del Presidente para sellar la adquisición de las aeronaves de origen estadounidense

Los 24 cazas que compró la Argentina a Dinamarca se podrán empezar a utilizar recién en dos años. Hay un largo proceso que cumplir y problemas de financiamiento, entre otras dificultades

#### \_\_ Martín Dinatale

\_\_ mdinatale@cronista.com

Más allá del anuncio del Gobierno por la compra de los 24 aviones F16 supersónicos estadounidenses que se hizo a Dinamarca, la operación que llevó adelante la Argentina tiene su lado B que implicará: los detalles de la financiación total, el acondicionamiento de las bases aéreas que deberán recibir las flotas, la capacitación de los pilotos o mecánicos, la recepción de repuestos y la coordinación operativa con otras áreas de las Fuerzas Armadas. En el mejor de los casos, para que los aviones F-16 estén en condiciones de "operatividad militar plena" hay coincidencias en el Ministerio de Defensa y el ámbito castrense en que la Argentina en no menos de dos años podrá contar con las aeronaves en vuelo pleno.

"Nos tomamos un año y medio al menos para recibir a los aviones. Y vamos a tener que mover las manos igual, porque hay muchas cosas para hacer", dijo el jefe del Estados Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac cuando le preguntaron por los pronósticos de los tiempos en que la Argentina se concretará la puesta a punto de los aviones supersónicos recién comprados.

#### BASE AÉREA Y FINANCIAMIENTO

La VI Brigada Aérea de Tandil será el lugar desde donde van a operar los F-16. Pero para esto se debe reacondicionar esa base porque hoy no está apta en tecnología o infraestructura para recibir aviones supersónicos. Isaac admitió que "la Argentina estaba tan retrasada en lo que es su tecnología para recibir un avión de este tipo, que tenemos que arreglar una brigada".

La base aérea de Tandil debe ser refaccionada por completo para adaptarse a un sistema de armas de estas características y tan sofisticado. "Hará falta alta hacer modificaciones importantes de estructura para poder recibir en condiciones a un avión de estas características", añadió el jefe del Estado Mayor Conjunto que viajó a Dinamarca junto con el ministro de Defensa, Luis Petri para concretar la compra de los aviones F16.

Todo esto sumado a la capacitación especial que deberán recibir los pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea requerirá de un presupuesto que hoy no tiene la Argentina. En lo inmediato, el presupuesto que existe se deberá a destinar para un primer pago de los u\$s 650 millones que fue el acuerdo total sellado con Dinamarca. Se trata de unos u\$s 40 millones iniciales para este año que serán pagados por Argentina y luego serán financiados por Estados Unidos.

Según dijeron en el Gobierno por la compra total hay un acuerdo con Washington para financiar la totalidad de los 24 aviones F-16. Sería a una tasa del 2% aunque no está claro ese número. De allí que el exministro de Defensa, Jorge Taiana, dijera hace unos días que "la mejor oferta era la de los aviones de China".

#### CAPACITACIÓN DE PILOTOS

Fuentes de Defensa añadieron que la adaptación a los F-16 requerirá de una "modernización de los estándares de seguridad, una modernización de los oficiales y de los suboficiales que van a operar con estas máquinas".

Para el entrenamiento de los pilotos hay dos opciones: pueden ir los pilotos argentinos a Dinamarca por un tiempo o se puede buscar un tercer país como Estados Unidos para entrenar en aviones similares. También se evalúa que vengan instructores hacia la Argentina. Pero no está claro si Dinamarca cuente con la disponibilidad para esto.

Los F1-6 serían usados para el control de todo el aeroespacio, el control de la pesca ilegal, la intercepción de aviones ilegales que vayan a Malvinas, el combate al narcotráfico en el Norte y la posibilidad de interoperar con nuestros países vecinos como Brasil y Chile.\_

#### CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a los accionistas de PATAGONIA BROKER S.A., reprogramada para el día 16 de mayo de 2024 a las 14;30 horas, en las instalaciones de la sociedad sitas en Alberdi 298 de la ciudad de Trelew, Chubut; a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- 2- Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, notas y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora en relación al ejercicio Nro. 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, referida al ejercicio econômico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración.
- 4- Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
- 5- Designación de Director Titular y tratamiento de su remuneración.
- 6- Consideración de Donaciones y Colaboraciones realizadas en 2023.

Notas: Será de aplicación el Art. 238 de la Ley General de Sociedades en su párrafo segundo, razón por la cual se deberá comunicar en forma escrita la concurrencia a asamblea, tres días antes de la misma.

De acuerdo al Art. 237 de la Ley General de Sociedades y al Art. 10 del Estatuto Social, las Asambleas en Segunda convocatoria se celebrarán una hora después de fracasada la primera



#### Información para Socias/os

La Asamblea General Ordinaria fue convocada para mañana

#### 25 de abril de 2024 a las 11 horas

Para participar de la misma, deberán inscribirse previamente desde las 10.30 hasta las 18 horas El Cronista Miércoles 24 de abril de 2024



## Finanzas & Mercados



LA RESURRECCIÓN DE LOS BONOS ARGENTINOS

## Baja el riesgo país, se acerca a emergentes, pero aún está a 51% del promedio de era Macri

El boom de los bonos argentinos se mantiene intacto. Ofrecen alto rendimiento, del 20% anual. El riesgo país en 1200 puntos, lejos aún de los 571 de promedio de la gestión de Cambiemos en la Rosada

\_\_\_ Guillermo Laborda
\_\_\_ glaborda@cronista.com

El auge de los papeles argentinos tiene un largo recorrido por
delante en función de los valores observados en la gestión de
Mauricio Macri y en el promedio de los últimos 20 años. A fines del 2023, el riesgo país se
ubicó en 1906 puntos (antes de
las elecciones generales de octubre oscilaba en torno a los
2400 puntos) por lo que caída
observada hasta ayer fue del
38%. Poniendo los números en
perspectiva, el camino recién
empieza.

Si miramos el promedio del riesgo país reflejado en el último informe de Portfolio Personal Inversiones de la gestión de Mauricio Macri, la conclusión es que debe caer 51% más a 571 puntos. El problema es que el sendero hasta ese nivel requiere de muchas reformas profundas adicionales al equilibrio fiscal que se está ejecutando y que en definitiva hace que sea más complejo, y más lento retornar a los niveles observados entre 2015 y 2019. Destrozar y hacer un edificio demora pocos minutos, Reconstruirlo, años. Lo

mismo acontece con el riesgo país y la credibilidad en los mercados internacionales.

Pero aún haciendo los deberes, el contexto internacional debe ayudar. Y en las últimas semanas, escondido detrás del auge de los papeles domésticos, está la sensación de que la baja

Lula, en una suerte de "plan platita" ante elecciones municipales, desató una suba del dólar contra el real.

de tasas en los Estados Unidos puede llegar a no ocurrir en el 2024. Ayer, puntualmente el Instituto de Finanzas Internacionales, un influyente "think tank" integrado por los principales bancos del mundo, destacó que las "perspectivas son muy nubladas", en función de la "incertidumbre que rodea al ritmo y a la dirección de la política monetaria en los Estados Unidos".

En Brasil hubo movimientos que llamaron la atención a operadores, y puntualmente en relación con el dólar, con saltos a 5,2/5,3 reales. ¿La razón? El relajamiento de la política fiscal por parte de Lula en la previa a las elecciones municipales. Recuérdese que los flujos de fondos a los países emergentes están en función siempre de la estabilidad de las cuentas públicas. Los rojos fiscales espantan inversores, los superávit los atraen.

En la Argentina, de corto plazo, en las mesas de emer-

york, ahora miran de cerca el tratamiento del paquete fiscal del proyecto de ley Bases. Todo indica que a mediados de mayo podría estar aprobado en ambas cámaras. ¿Y la marcha de ayer? Seguramente alimente interrogantes acerca de la capacidad del Gobierno de seguir con los ajustes de las cuentas públicas. Y por ello cobra más relevancia lo que pueda suceder nuevamente con el paquete fiscal que cuenta con el im-

puesto a los Ingresos, el blanqueo, la moratoria como ejes

Para volver a estar en zona de 700 puntos de riesgo país y a ser sujeto de crédito, el objetivo oficial es hacerlo para principios del 2025, y se debe ir por más. Reforma impositiva, nuevo acuerdo con el FMI y fin del cepo son las próximas estaciones. No son nada fáciles. El camino tiene obstáculos que requieren de la sintonía fina, de cirugía especializada.





BANCOS APUESTAN POR "UNA INFLACIÓN A LA BAJA"

## Lanzarán nuevos créditos hipotecarios con tasas más bajas y mayores montos



El Banco Provincia ofrece créditos con tasa fija variable, que fluctúa a la par de rendimientos de plazos fijos

El puntapié inicial lo dará el Banco Hipotecario que ofrecerá créditos por hasta \$ 250 millones que ajustarán por UVA más 8,5%. Pocas entidades brindan financiamiento para adquirir una vivienda

#### \_\_\_ Mariana Shaalo

\_\_\_ mshaalo@cronista.com

La baja de tasa de política monetaria ya está impactando en la oferta de créditos y algunos bancos ya se aprestan a lanzar en las próximas semanas nuevas líneas de préstamos hipotecarios más baratas.

El que dio el puntapié inicial, aunque todavía sin fecha de lanzamiento oficial, es el Banco Hipotecario que preside Eduardo Elsztain. Sin embargo, no es el único que lo tiene en agenda ya que otros bancos estarían también trabajando en nuevas líneas para ese sector.

Actualmente muy pocos bancos otorgan créditos hipotecarios, el mismo Banco Nación, que supo ser uno de los principales dadores de este tipo de préstamos hoy no tiene una línea activa. Otras entidades que sí los ofrecen actualmente, como el Banco Ciudad, otorgan montos muy bajos, en torno a los \$ 10 millones, muy lejos del sueño de la "casa propia".

En tanto, el Banco de Córdoba también brinda la posibilidad de acceder a un crédito a la vivienda por hasta 100.000 UVAs, con una tasa de 4,9%.

#### CRÉDITOS CON TASA MÁS BAIA

En este marco, el Banco Hipotecario se apresta a lanzar dos líneas de crédito nuevas "por hasta \$ 250 millones a treinta años, a las que se podrá acceder 100% vía digital".

Uno de los créditos disponibles será por hasta \$ 250 millones de pesos para construir o adquirir una vivienda, con una tasa UVA más 4,25% para el primer año y luego subirá a 8,5 por ciento, en el caso de los clientes del Banco Hipotecario que cobran su sueldo en la entidad. Para las otras personas, la

#### ••

El BCRA seguirá bajando la tasa de política monetaria, en base a los números de inflación de los próximos meses

En el Banco Hipotecario esperan que también otras entidades comiencen a ofrecer créditos para vivienda en el corto plazo tasa será UVAs + 8,5 por ciento.

Por otro lado, para ampliación y refacción el monto máximo será de \$ 125 millones

Actualmente, el Hipotecario tiene una línea disponible de créditos, pero sólo por 20 millones y con una tasa mayor (U-VA más 13,5%).

La coyuntura política y la apuesta que hacen las entidades respecto a la inflación no es ajena a lo que sucederá con la oferta crediticia.

"El crédito hipotecario estaba desenchufado por cuestiones macro y el déficit habitacional fue aumentando en los últimos años. Vemos una coyuntura donde la inflación va a la baja, lo que implicará mejores salarios en dólares, es decir una mejora en el poder adquisitivo del salario y para eso tenemos que estar preparados", dijeron desde el Hipotecario a este medio.

En tanto, el Banco Provincia hoy tiene disponible una línea de crédito hipotecario con una TNAV de 68%, variable que se ajusta en función de la tasa de los plazos fijos. Es de esperar que, si las tasas siguen bajando, también se reduzca el costo de estos créditos.

En tanto, otros bancos privados que aún no ofrecen la posibilidad de acceder a préstamos para viviendas no descartan lanzar "nuevas propuestas cuando las condiciones estén dadas".

#### PRÉSTAMOS EN CAÍDA Y MORA

Pese a la disparada de la inflación que afectó el valor de las cuotas UVA de los préstamos vigentes, la mora de los hipotecarios se mantuvo constante y en mínimos, según el BCRA.

Los préstamos en la Argentina vienen cayendo desde hace más de un año, debido a las altas tasas de interés.

De acuerdo a los últimos datos del Banco Central, los préstamos al sector privado no financiero acumularon en el primer trimestre del año una baja real de 15,4% y una de 38,7% en términos interanuales. En el caso de los hipotecarios, en los primeros tres meses del año, la baja real fue de 31,8% mientras que en la variación interanual sufrieron un desplome de 62 por ciento.

La apuesta del Gobierno es que, con la desaceleración de la inflación y mayores recortes en la tasa de política monetaria, se reactiven los créditos, y además crezca la oferta de hipotecarios que hoy en día es muy pobre, dada la escalada inflacionaria de los últimos años.

En las últimas semanas, el costo de los créditos fue bajando, y los principales bancos ya lo están reflejando en sus líneas de crédito vigentes.

Se espera que el costo de financiarse en los bancos se reduzca aún más dado que el Banco Central todavía no habría finalizado con sus ajustes en la política monetaria y los irá adecuando en base a los números de inflación de los próximos meses.

#### **Noticias En Breve**

15

GENTE DE LA CITY

#### Cambios en el BiBank: Ortiz Batalla, presidente

El economista Javier Ortiz Batalla asumió un nuevo cargo en el BiBank, donde ahora se desempeñará como presidente. Doctorado en Economía por la Universidad de California (UCLA), Ortiz Batalla cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario. Anteriormente, se desempeñó como Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, entre el 2015 y 2020. Desde el 2022 se encuentra dentro del directorio de BiBank, siendo el Vicepresidente de la empresa. BiBank, sucesor del Banco Interfinanzas, tiene base digital con foco en empresas.\_\_\_



Javier Ortiz Batalla, con nuevos desafíos y posiciones.

#### FINANCIAMIENTO

#### Obtienen \$ 9300 millones con una ON colocada a 12 meses

Credicuotas, la fintech especializada en brindar préstamos al consumo del Grupo BIND, colocó su ON Serie VII, por un récord de \$ 9300 millones, a 12 meses. La emisión contaba con una calificación por parte de FIX Rating de A2(arg). Los organizadores de la colocación fueron BIND Banco y BIND Inversiones y los colocadores, BIND Inversiones, Allaria Ledesma, Balanz, Comafi, Hipotecario, Patagonia, BST, Supervielle, Banco de Córdoba y Santander, con el asesoramiento legal del estudio TCA Tanoira Cassagne.

"Esta primera colocación del año, dentro de un contexto macroeconómico altamente desafiante para el mercado financiero, vuelve a confirmar la solidez de nuestro modelo de negocio y las oportunidades de crecimiento del vertical créditos al consumo dentro del ecosistema fintech", explicó Ezequiel Weisstaub, CEO de Credicuotas. Juan Aguiar, CEO de BIND Inversiones, destacó el respaldo a la empresa de inversores institucionales.\_\_\_



Los bancos quieren que el Gobierno deje caer Cuota Simple para lanzar sus propios programas.

EL PROGRAMA OFICIAL DEL GOBIERNO

## A fin de mes vence Cuota Simple y los bancos ahora se quieren bajar

La semana que viene habrá una reunión de la Secretaría de Comercio con el Banco Central para definir las condiciones para la continuidad de un programa que los bancos quieren dejar caer

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La semana que viene habrá una reunión de la Secretaría de Comercio con el Banco Central para definir las condiciones de la continuidad del programa del gobierno Cuota Simple, para pagar determinados productos a plazo, que vence el martes próximo.

"Para nosotros, mejor que lo dejen caer. Que cada banco ofrezca los beneficios que quieran. El Ahora 12 mató gran parte de las promociones privadas", advierte el presidente de una entidad financiera más importantes de la Argentina, en estricto off the record, para evitar quedar en offside con las autoridades de turno.

El programa de fomento al consumo impulsado por el Gobierno nacional tiene el mismo coeficiente que la tasa de política monetaria. Por ende, con la última baja de tasas por parte del BCRA, pasó de costar 80% a una TNA del 70 por ciento. Esto significa una baja del 12,5% en el financiamiento de las compras en 3 y 6 cuotas fijas a través de esta iniciativa.

La tasa mensual, por lo tanto, pasó a ser del 5,83%, lo que representa una tasa del 17,5% para una compra en tres cuotas y del 35% para una en seis cuotas.

Esta actualización, que responde a la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central, permite que más consumidores puedan realizar sus compras en una oferta de 29 rubros, entre los que se encuentra indumentaria, calzado, electrodomésticos y turismo.

Febrero fue el primer mes de Cuota Simple, que tuvo un volumen de ventas de \$ 396.059 millones, lo que implica un aumento del 78,3% interanual (muy por debajo de la inflación) y 4.851.824 operaciones, que implica una baja del 30,1% interanual. El ticket promedio durante el mes fue de 81.631 pesos.

Según el volumen de factu-

ración, los principales rubros fueron "Indumentaria" (32,3% de las ventas), "Pequeños Electrodomésticos" (18,7% de las ventas) y "Calzado y Marroquinería" (8,7%). Del total de las compras a través del programa, el 55% se realizó en 3 cuotas y el 45% en 6 pagos.

¿A qué obedece el descenso en la cantidad de operaciones, y la caída en ventas en términos reales del Cuota Simple con respecto al Ahora 12? En que los bancos no están actualizando los cupos disponibles para los pagos con tarjeta en sintonía con la inflación.

Entonces, los tarjetahabientes muchas veces no tienen el límite suficiente para comprar un electrodoméstico, por ejemplo, porque su tarjeta ya está 'tomada', como le dicen en la jerga financiera cuando ya no le queda más cupo disponible para seguir consumiendo.

Atentos, desde el gabinete económico le pidieron a los bancos una adecuación de esos límites en función de las condiciones de mercado, pero las entidades dijeron que lo tienen que analizar.

Pero no hay plazo para eso: desde el equipo económico le hicieron el planteo a los bancos de la necesidad de aumentar el cupo por inflación y de la situación en que están muchos con la tarjeta de crédito que ya no tienen más cupo para consumir, mientras los precios aumentan y su límite no.

Los banqueros tomaron el tema, pero dijeron que se trata de una decisión de toda la industria, por lo tanto deben consultar con los bancos nacionales, con los extranjeros y con la banca pública.

Además, deben cuidar su cartera, para que no les suba la morosidad en un contexto de caída de la actividad económica. Y no les pueden subir a quienes tienen deudas, desde ya.\_\_\_

AJUSTES EN LAS PÓLIZAS

### Las aseguradoras destacan menores trabas en regulaciones

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Los directivos de las principales aseguradoras del país destacan el cambio de enfoque del ente regulador, la Superintendencia de Seguros de la Nación, con ajustes sobre las normativas que favorecen y promueven la sostenibilidad de las empresas del sector, manteniendo a los usuarios en el centro.

Así lo comentaron ayer en la Primera Jornada de Seguros y Bancos 2024, organizado por D'Alessio Irol, en la que participaron representantes de las principales empresas de ambos sectores y dialogaron sobre "la comunicación en la era de la brevedad".

"El ente regulador está teniendo mucha empatía con
las ideas de negocio y han
quitado algunas cuestiones
que hacían complejo el negocio. Por ejemplo, en el caso de
vida, con el ajuste sobre las
sumas aseguradas en un entorno de inflación muy alta",
afirmó Flavia Núñez, CEO de
Life Seguros, Life Insurtech y
Orígenes Seguros de Retiro.

Núñez sostuvo que los cambios favorecieron porque, "en un contexto de inflación muy alta, las sumas aseguradas se podían ajustar trimestralmente y todo venía corriendo detrás de la inflación, por lo que los clientes se veían resentidos porque estaba menos asegurados y los negocios también porque por lo altos costos".

"Esto de poder hacer un ajuste, que ahora en el caso de personas se permite de manera mensual y bimestral, dependiendo del producto y el acuerdo que se hizo con los sponsors con los que intermediamos, equipara y ayuda a solventar mejor la operación en estos tiempos complejos", afirmó.

La ejecutiva destacó que, en ese sentido, ven mejores condiciones para el sector, aunque sigue esperando a que el ente regulador "acompañe, por ejemplo, con mayores incentivos para que se genere una mayor conciencia aseguradora en un mercado que busque ampliar el número de clientes".

"Espero que no pierdan sensibilidad en lo que necesitamos. Estamos en esta cuestión de que los planes no necesitarían autorización y precisen sólo ser informados. Eso nos ayudaría mucho porque nos permitiría tener

un timing mucho más óptimo", resaltó.

Por su parte, Diego Squartini, CEO de Supervielle Seguros, comentó que en los últimos diez años han invertido una cantidad importante de recursos para hacer escalar el negocio de seguros dentro del grupo financiero, impulsándose mediante alianzas, pero las complicaciones de esta estrategia se generan por el tratamiento de las regulaciones.

"En los últimos diez o veinte años hubo un cambio de tendencia de las regulaciones a favor de los clientes. Nos parece que mejor que hayan muchas más regulaciones a favor de los clientes. Esto nos obliga a estar en forma pensando en los clientes. Es un dato que hay que atender. No es un tema que nos tenga que consumir energía",

Los directivos de las aseguradoras afirmaron que el ente regulador "está teniendo mucha empatía con las ideas de negocio"

Las empresas resaltaron la importancia de ponerse en el lugar de los clientes y acompañarlos con una buena comunicación

afirmó Squartini.

Asimismo, Christian Ballati, CPO de Personal Pay, destacó que "las regulaciones están para darle un marco al negocio y hay que cumplirlas", a pesar de las complicaciones que surgen con frecuencia porque las regulaciones cambian y se actualizan, y a veces lo hacen más rápido de lo que se va aprendiendo".

Los representantes de las compañías resaltaron la importancia de ponerse en el lugar de los clientes y acompañarlos con una buena comunicación. Sobre todo, teniendo en cuenta habitualmente los clientes adquieren una póliza y después de la transacción se deja de tener un contacto fluido con ellos.

"Hay que pensar la comunicación con el cliente, pero siempre desde el marco regulatorio. Las regulaciones existen pero se modifican de manera permanente, pero que esto no nos limite a la hora de desarrollar o implementar algún producto nuevo", agregó Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.\_\_\_ El Cronista Miércoles 24 de abril de 2024

## Financial Times



Rusia-Ucrania
EE.UU. está preparando un
paquete de ayuda militar de
u\$s 1 billón -que incluye
vehículos, municiones y
armas- para Kiev, según le
dijeron dos funcionarios
estadounidenses a Reuters.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS

## El mercado empieza a valorar una posible suba de tasas de la Reserva Federal

Aunque la hipótesis dominante entre los operadores sigue siendo uno o dos recortes, el mercado de opciones muestra una probabilidad de 20% respecto a otra alza

\_\_\_ Kate Duguid

\_\_\_ Harriet Clarfelt

Los traders están acumulando apuestas a que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés, una perspectiva antes impensable que pone de relieve un cambio en las expectativas del mercado. Esto se debe a que los datos económicos de Estados Unidos han sido mejores de lo esperado y a las declaraciones de las autoridades.

Según los analistas, los mercados de opciones apuntan ahora a una posibilidad entre cinco de que se produzca una suba de las tasas de interés en los próximos 12 meses, lo que supone un cambio drástico con respecto a principios de año.

El cambio de expectativas ha afectado a los mercados de renta fija, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a las tasas de interés, han alcanzado un máximo de cinco meses del 5,01%. Wall Street sufrió además su mayor racha de pérdidas en 18 meses antes de subir el lunes.

La expectativa de los traders es de uno o dos recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual este año, frente a los seis o siete de enero, según los precios del mercado de futuros.

Pero tras tres meses de datos de inflación en EE.UU. por encima de lo esperado, los inversores del mercado de opciones empiezan a plantearse en serio la posibilidad -que mencionó a principios de este mes por el exsecretario del Tesoro de EE.UU. Lawrence Summers- de que el próximo movimiento de tasas de la Reserva Federal sea al alza.

"En algún momento, si los datos siguensiendo decepcionantes, creo que la Reserva Federal tendrá que volver a plantear subas", declaró Richard Clarida, asesor económico de Pimco y exvicepresidente del banco central estadounidense. Clarida añadió que una suba de tasas noerasu principal apuesta, sino una posibilidad sila inflación corevolvía a superar el 3%.

Los economistas prevén que el gasto en consumo personal básico -una medida de la inflación utilizada por la Reserva Federal- se sitúe en el 2,7% cuando se publiquenlos datos de marzo el viernes.

"Creo que no es descabellado tener en cuenta una suba de tasas", declaró Greg Peters, codirector de inversiones de PGI.

La Fed aplicó importantes subas de las tasas de interés entre marzo de 2022 y julio de 2023 en un intento de controlar la inflación. Desde entonces, las tasas han oscilado entre el 5,25% y el 5,5%.

La semana pasada, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, dijo que con el estado actual de la economía estadounidense "los recortes de las tasas de interés no parecen apremiantes". Aunque no es su principal pronóstico, añadió que "si los datos nos dicen que necesitamos tasas de interés más altas para alcanzar nuestros objetivos, entonces obviamente tendremos que hacerlo".

Enopinión de Ed Al-Hussainy, analista de tasas de Columbia Threadneedle Investments, el precio de las opciones refleja una probabilidad aproximada del 20% de una suba de tasas este año. Su análisis se basa en las opciones que se pagarán en caso de suba del Secured Overnight Financing Rate, un índice de referencia del money market que sigue de cerca los costos de endeudamiento de la Reserva Federal.

Con el estado actual de la economía "los recortes de las tasas de interés no parecen apremiantes", afirmó Williams

"Si los datos siguen siendo decepcionantes, creo que la Fed tendrá que volver a plantear subas", dijo Clarida

El precio de las opciones refleja una probabilidad aproximada del 20% de una suba de las tasas este año Benson Durham, responsable de política global y asignación de activos de Piper Sandler, asegura que su análisis apunta a una probabilidad de casi el 25% de un movimiento al alza de las tasas en los próximos 12 meses, mientras que un análisis de PGIM de los datos de opciones de Barclays indica una probabilidad del 29% de dicho aumento en el mismo plazo.

A principios de 2024, la probabilidad era inferior al 10%.

Sin embargo, aunque los inversores están utilizando las opciones para protegerse - o beneficiarse- de la posibilidad de subas de tasas, tampoco se descarta una rápida serie de recortes.

Según Durham, el mercado de opciones sugiere una probabilidad aproximada del 20% de que la Reserva Federal reduzca los costos de endeudamiento hasta en 2 p.p., u ocho recortes, en los próximos 12 meses.

"Hay mucha incertidumbre.
"Mis pronósticos han coincidido
con los de la Reserva Federal durante los últimos 18 meses, pero
también puedo ver recortes mucho más rápidos en determinados
escenarios", sentenció.....

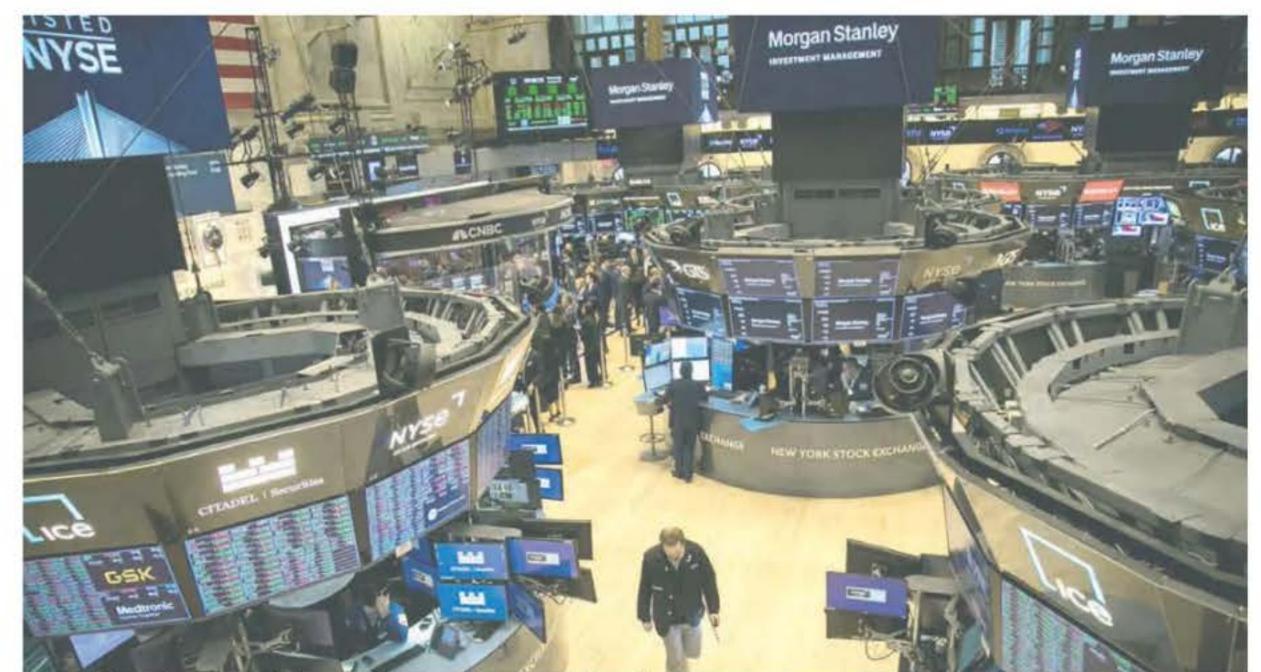

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años alcanzó un máximo de cinco meses. BLOOMBERG

## Negocios



#### Criba llega a Mendoza

La constructora anunció una inversión de u\$s 50 millones en dos desarrollos propios, que apuntan al segmento residencial de lujo. También sumará espacios comerciales y oficinas.

LAS EXPORTACIONES ALCANZARON LOS U\$S 8104 MILLONES EN 2023

## La brecha cambiaria le costó u\$s 2000 millones a la economía del conocimiento



 $Las \, estimaciones \, oficiales \, prev\'en \, un \, crecimiento \, del \, 30\% \, interanual \, en \, la \, industria \, del \, conocimiento \, para \, este \, a\~no \, acceptance and \, accept$ 

Es lo que se perdió el año pasado a manos de freelancers, que facturaron servicios al blue. Con un dólar oficial más alineado a los paralelos, el 80% de las empresas prevé aumentar sus ventas al exterior

\_\_ Lola Loustalot

\_ lloustalot@cronista.com

La economía del conocimiento argentina creció durante 2023. A pesar de que, según informó Argencon, la asociación que nuclea a las empresas del sector en su informe "Argenconomics", se trató de un periodo de tiempo "dominado por la turbulencia macroeconómica", las exportaciones de servicios en 2023 alcanzaron los u\$s 8104 millones.

Si bien se observó un crecimiento del 2,9% respecto a las exportaciones del año anterior -en 2022, exportó u\$s 7834 millones-, el sector estima que podría haber recaudado unos u\$s 2000 millones más.

"Esta pérdida se da por la fuga de talentos. Son miles de profesionales que prefirieron abandonar el mercado formal para trabajar individualmente para clientes del exterior, cobrando en moneda dura fuera de toda regulación local y debilitando la capacidad de las empresas de competir con proyectos serios en el mercado internacional ", explicó Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon.

La actividad es el tercer complejo exportador detrás de los commodities y las economías regionales

Siete de cada 10 compañías de la industria prevén un aumento en la demanda de empleo Aunque es "incalculable" -dada la informalidad de la actividad-, develó que esta estimación incluye, no sólo al sector informático, sino también a trabajadores de otras industrias como periodistas, consultores, psicólogos, traductores, entre otras profesiones, que ofrecen servicios en el exterior de manera regular y que obtienen un pago por ese trabajo. A su vez, develaron que representa entre 20.000 y 25.000 empleos directos.

De cara a 2024, Argencon relevó que el 80% de las empresas que la conforman considera que este año aumentarán sus exportaciones, principalmente como consecuencia de las nuevas políticas económicas.

Asimismo, la mitad de las firmas espera que el crecimiento de las ventas al exterior supere el 10%. Ninguna de las compañías encuestadas cree que las exportaciones serán inferiores a las de los últimos años.

Las estimaciones oficiales para este año prevén un crecimiento del 30% interanual en la industria, lo que significará un ingreso de divisas de u\$s 10.000 millones en 2024. Se trata de un número similar al que hubiera exportado el sector en 2023, si se hubiera incluido a los trabajadores independientes.

En tanto, del volumen total de u\$s 8104 millones exportados, u\$s 5044 millones correspondieron a la categoría que, como todos los años, más ingresos genera la actividad: los servicios empresariales, profesionales y técnicos, integrada por especialistas jurídicos, contables, administrativos, publicitarios, de investigación de mercado y encuestas, de investigación y desarrollo, y de arquitectura e ingeniería, entre otros. Esto significó un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se exportaron u\$s 4585 millones. Ahora, representa el 62,2% del total exportado.

"La razón del crecimiento de los servicios profesionales es gracias a que la Argentina está dentro de las zonas favorecidas por el friendshoring (una práctica que implica abastecerse de países que son aliados geopolíticos). Es una tendencia que se incrementó luego del conflicto de Ucrania y de las tensiones geopolíticas con China. En consecuencia, los centros de servicios empresariales se convirtieron en uno de los vectores más inmediatos de desarrollo económico del país, constituyéndose también en un demandante de empleo exportable en el corto plazo", comentó Galeazzi.

En términos de exportaciones, la contrapartida fue la disminución del nivel de los servicios informáticos, con una caída del 6,8%. No obstante, aclara el informe que, el valor exportado de este rubro no estuvo acompañado por una reducción del empleo ocupado, que se mantuvo con un crecimiento del 4,7 por ciento en 2023.\_\_\_\_ Negocios 19



El CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, apunta a reducir a la mitad el déficit operativo este año

EL CEO HABÍA ANTICIPADO "DECISIONES DIFÍCILES"

## Aerolíneas reduce el 20% sus rutas de cabotaje a partir de mayo

La decisión obedece a un cambio en su estrategia comercial y ajustarla a la temporada baja. El lunes, el presidente de la empresa, Fabián Lombardo, les había enviado una cruda carta a sus empleados

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

A pocas horas de que se conociera la carta que el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, les envió a sus empleados, la empresa anunció que recortará 20% sus vuelos de cabotaje a partir de mayo.

La noticia se supo tres semanas después de que la línea de bandera suspendió su ruta a Nueva York por falta de rentabilidad. Según comunicó la empresa, el ajuste decidido sobre las rutas domésticas es en relación a 2023 por una decisión comercial.

"El ajuste de la programación estuvo cerca del 18%, en relación al mismo periodo del año pasado. Esta modificación se debe a un cambio en la política comercial de la aerolínea: en vez de sostener la oferta durante la temporada baja y, por ende, los costos variables, se optó por adaptarla a la demanda proyectada", explicaron en la línea de bandera, al ser consultada por este diario.

Además, agregaron: "Esto resulta en una importante reducción de costos y en un aumento de eficiencia de la flota. Aún con esta reducción en la oferta de asientos, hasta ahora, el volumen de pasajeros se mantuvo en niveles similares a los del año pasado".

Si bien Aerolíneas no dio a conocer el listado de rutas afectadas, aseguró que se trata de una decisión general y de bajo impacto para las provincias.

En el caso de Córdoba y Mendoza, sólo habrá una reducción de dos vuelos menos por semana. De esta forma, se pasa de 57 aéreos semanales programados a un total de 55.

"Es una decisión momentánea. En junio, vamos a volver a incrementar el número de vuelos porque empieza la temporada más alta por vacaciones de invierno", dijeron fuentes de la compañía. Esta medida va en sintonía con los anuncios de Lombardo, que en su cruda carta anticipo que no dudará en "tomar decisiones difíciles, con el peso de la responsabilidad que cada una implique" para "resolver sus problemas estructurales" y "reducir el déficit operativo profundo" que tiene la empresa.

Lombardo asumió la presidencia de Aerolíneas con el Gobierno de Javier Milei. Hasta entonces, había sido el director comercial de la línea de bandera. En su misiva, dirigida al "equipo de Aerolíneas Argentinas", aseguró haber asumido "el compromiso y el privilegio" de dirigir a la compañía aérea más grande de la Argentina, "y una de las más importantes de la región; no sólo por su presencia en el mercado, por su historia o por el compromiso y profesionalismo de su personal, sino, principalmente, por su potencial".

"Nos estamos preparando para una temporada alta récord, con una oferta de asientos histórica, priorizando las rutas que más beneficio económico nos traen. Estamos compitiendo con compañías de primer nivel, y lo estamos haciendo muy bien. La apertura de cielos no nos preocupa, por el contrario, es un incentivo que nos impulsa a seguir mejorando", planteó.

Con un déficit que rozó los u\$s 8000 millones desde su restatización, en 2008, Aerolíneas es una de las empresas cuya privatización está incluida en la Ley Bases de Milei. Con la actual administración, la empresa, que en marzo cumplió un año sin recibir subsidios del Estado, buscó hacer foco en su eficientización. En tal sentido, abrió un programa de retiros voluntarios para 8000 de sus 11.800 empleados y canceló rutas que no eran rentables...

SUMA UNA PLANTA Y PRODUCTOS PANIFICADOS

## Bonafide absorbe a la alimenticia local Nutrovo

\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

La cadena Bonafide, que desde 2017 está en manos del grupo chileno Carozzi, completó la fusión por absorción de Nutrovo, un tradicional fabricante de productos alimenticios que tiene su planta industrial en el partido bonaerense de Marcos Paz.

Según el edicto publicado en el Boletín Oficial, Bonafide es la única accionista titular del 100% del paquete accionario de Nutrovo, por lo cual la fusión por absorción no dará lugar a aumento de capital, dado que esas acciones ya se encuentran incorporadas al patrimonio neto.

Bonafide -que, consultada por este diario, no hizo comentarios sobre la operaciónes una marca nacional dedicada a la elaboración y comercialización de café y chocolates desde 1917, y en la actualidad cuenta en todo el país con más de 250 locales franquiciados en la Argentina, Chile y Uruguay, a los que abastece con una variedad de productos.

La fusión aprobada en las reuniones de directorio y asambleas de ambas empresas en marzo último significará la disolución sin liquidación de la alimentaria absorbida, históricamente ligada a la familia Gnecco, cuyo desprendimiento del total de la compañía se concretó en 2018 a manos de un grupo inversor.

Nutrovo le aporta a Bonafide una planta industrial de 80.000 metros cuadrados (m2) de superficie total, 10.500 m2 de planta productiva para albergar las tres líneas continuas con hornos túneles que le permiten una capacidad de fabricación de 36 millones de unidades de variedad de productos.

Así, la planta produce budines, magdalenas, piononos, bizcochuelos y galletitas ya sea bajo las marcas propias Calden, Condesa y Tresor, así como para una amplia cartera de clientes de las cadenas de supermercados Coto, Walmart, Cencosud, Dia, Carrefour, La Anónima, Bimbo, Fargo, Tía Maruca, Veneziana y El Rosario.

La compañía, además, desarrolló un conjunto de servicios vinculados al desarrollo de productos y desarrollo de fór-

Nutrovo hace budines, magdalenas, piononos, bizcochuelos y galletitas de sus marcas propias y para terceros

mulas, control de calidad en laboratorio propio, packaging, presentación de imagen, y logística.

La llegada de Bonafide a su control se concretó a fines de 2023 con la adquisición del 100% del capital societario, motivo por el cual el nuevo directorio quedó conformado Carlos Facundo Velasco, Martín Hernán Castro y Gonzalo Matías Bofill Schmidt.

Este último es, precisamente, el primer representante de la quinta generación de la familia Bofill que se sumó a la conducción del Grupo Carozzi, una compañía que en el vecino país desarrolló más de 100 marcas ligadas a distintas ramas de la alimentación.



Bonafide tiene 250 locales en la Argentina y países vecinos



Co-

MÁX  $18^{\circ}$  $10^{\circ}$ 



MÁX

 $16^{\circ}$ 

MAX 21°

#### **B** Lado B

Un informe de Kantar Ibope devela que las nuevas tecnologías no derrotan a la 'caja boba', sino que le suman alternativas

## La TV se defiende: qué consumen los argentinos en tiempo de streaming

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

a oferta de contenidos y nuevos formatos se multiplica en el mundo, con una mayor cantidad de pantallas que acompañan a las personas en todo momento. En estos nuevos escenarios ya consolidados, la pantalla de TV sigue ocupando el centro de la escena frente al celular, la notebook o la tablet.

La empresa de servicios dedicada a realizar mediciones de audiencia Kantar Ibope Media realizó el informe "Inside Video 2024", que permite relevar sobre las tendencias del video y la publicidad en la era crossmedia.

Como primera referencia, se destaca que el 85% de los argentinos mira televisión frecuentemente, con un visionado diario de cuatro horas promedio. Pero, a esa referencia cuantitativa, se suma que el 51% son personas de entre 4 y 49 años y que el 42% de los argentinos confía en el medio para mantenerse informado.

Un dato relevante que habla de la sustentabilidad de la TV como negocio es que el 98% de los anunciantes del Top100 invirtió el último año en publicidad televisiva, aunque el 46% de los encuestados está suscripto a uno o más servicios de streaming de videos pagos.

El informe destaca que el inte-

rés por los contenidos audiovisuales continúa creciendo en Argentina y la televisión se afianza como el centro de información, emoción y entretenimiento del hogar.

Ariel Hajmi, CEO Kantar Ibope Media Argentina, Chile y Uruguay, explicó que "la multiplicación de la oferta de contenidos audiovisuales es constante. La evolución de qué, cómo, cuándo y dónde se consumen también. Las audiencias se entrelazan entre la personalización y lo masivo para compartir en la comunidad de la aldea local y la global".

Esa multiplicación se sostiene en cifras que indican que los argentinos usan múltiples pantallas de manera cotidiana, a tal punto que el 91% tiene acceso a dos pantallas (TV y celular), el 79% a tres pantallas (TV, celular y notebook) y el 33% a cuatro pantallas (TV, celular, notebook y Tablet).

Este fenómeno, explicó, llevó en "América latina a transitar años bisagra, cuando crecen los consumos multipantalla, un dato que todo generador de contenido debe atender para estar disponible en diferentes plataformas, con un desafío adicional de introducir a la publicidad".

Dentro de esa pluralidad, se destaca en el informe que, a ese 85% de los argentinos que mira televisión frecuentemente, le sigue con un crecimiento sostenido

Para maximizar el tiempo de visionado, será necesario generar alianzas para facilitar que se pueda disponer de manera agregada y sencilla todos los tipos de contenidos en los últimos años los videos en

> También se destaca que los contenidos en vivo con sabor local sean noticias, deporte o entretenimiento se interrelacionan con los contenidosondemand. Un dato relevante para las operadoras de los distintos formatos es que el 44% de los argentinos considera que aceptaría publicidaden TV/Videostreaming si su suscripción fuese más barata.

> Youtube (67%). Las redes sociales Instagram y Facebook ocupan el tercer puesto de alcance de visionado mensual con el 53 por ciento.

> A la ya mencionada atención que los argentinos le dedican a la TV con cuatro horas diarias y su rol como preferencia informativa (42%) y su principal fuente de entretenimiento (36%), se destaca que el 53% opina que los servicios de transmisión de TV online cambiaron la forma en que miran televisión.\_\_\_



Los argentinos le dedican a la TV cuatro horas diarias y la tienen como preferencia informativa (42%) y principal fuente de entretenimiento (36%), relevó Kantar Ibope Media\*



#### **ALL YOU NEED TO KNOW**

## CHINADAILY & BO &



INNOVAR PARA CRECER PRODUCTOS CHINOS DE ALTA GAMA EN DEMANDA GLOBAL P3

EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA, NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO, LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL | ABR.24.2024

## El estrecho de Taiwán no puede romper el parentesco entre ambos lados

Xi Jinping asegura que la parte continental es capaz de crear un futuro brillante junto a los compatriotas de Taiwán

Por XU WEI
y JIANG CHENGLONG

El 10 de abril, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, insistió en un compromiso más fuerte, un mejor entendimiento y confianza mutua a través del estrecho de Taiwán, basándose en el reconocimiento de que ambos lados del Estrecho pertenecen a la misma nación china.

Reunido en Beijing con una delegación de Taiwán encabezada por Ma Ying-jeou, expresidente del partido Kuomintang Chino, Xi afirmó que "las interferencias externas no pueden detener la tendencia histórica de reunificación de la familia y del país".

"Los compatriotas de ambos lados del Estrecho son todos chinos. No hay nudos que no se puedan desatar, ni cuestiones que no se puedan discutir, ni fuerzas que puedan separarnos", indicó a la delegación, compuesta principalmente por jóvenes estudiantes de la isla.

Enfatizó que la distancia del Estrecho no puede romper el vinculo de parentesco entre los compatriotas de ambos lados, mientras que la diferencia en los sistemas no puede cambiar el hecho de que ambos lados pertenecen a un solo país y a una sola nación.

Xi reiteró que adherirse al Consenso de 1992, que encarna el principio de una sola China, es la clave para promover el desarrollo pacífico de las re-



Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, se reúne con Ma Ying-jeou, expresidente del partido Kuomintang Chino, en Beijing el 10 de abril. **JU PENG / XINHUA** 

laciones a través del Estrecho.

Mientras no se lleven a cabo actividades separatistas y los pueblos de ambos lados del Estrecho se den cuenta de que todos son chinos y parte de una familia, los compatriotas de ambos lados podrán sentarse y conversar sobre asuntos familiares, mejorar el entendimiento y generar confianza mutua, resolver diferencias y buscar consensos, afirmó.

El secretario general subrayó que

las personas de ambos lados del Estrecho comparten el mismo linaje, la misma cultura y la misma historia, así como la misma responsabilidad por la nación y la misma aspiración de futuro.

Instó a los pueblos de ambos lados del Estrecho a oponerse resueltamente a las actividades separatistas de la "independencia de Taiwán" y a la interferencia de fuerzas externas, a proteger firmemente el hogar común de la nación china y a abrazar conjuntamente un futuro brillante de reunificación pacífica.

Xi dijo a sus invitados que mejorar el bienestar de los compatriotas de ambos lados del Estrecho es tanto el punto de partida como el propósito de la parte continental en el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho.

Al enfatizar el objetivo general de ayudar a los compatriotas al otro lado del Estrecho a hacer realidad su aspiración de llevar una vida mejor. Xi dijo que la parte continental, con una capacidad probada para guiar a 1.400 millones de personas hacia una vida próspera, es plenamente capaz de crear "un futuro brillante junto con sus compatriotas de Taiwán".

La parte continental siempre ha tenido presente el bienestar de los compatriotas de Taiwán, compartiendo con ellos las oportunidades de la modernización china y los logros de desarrollo y progreso, sostuvo.

Para forjar un fuerte sentido de comunidad para la nación china, el secretario general prometió medidas más contundentes para promover los intercambios y la integración a través del Estrecho, de modo que los compatriotas de ambos lados puedan desarrollar el entendimiento y la confianza mutuos a través de las interacciones y fomentar una conexión espiritual.

Por su parte, Ma afirmó que la defensa del Consenso de 1992 y la oposición a la "independencia de Taiwán" son la base política común para el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del Estrecho.

Los pueblos de ambos lados del Estrecho pertenecen a la misma nación china y deben profundizar los intercambios y la cooperación, llevar adelante conjuntamente la cultura china, mejorar el bienestar de los compatriotas de ambos lados y trabajar juntos por el rejuvenecimiento de la nación china, destacó Ma.

#### Viajar a China con más conveniencias

Por YANG FEIYUE

Maximilian Klaus Puechler, de Alemania, hizo todos los recorridos turísticos que pudo durante su breve viaje a Beijing a fines de marzo.

En un día. Puechler, de unos 20 años, visitó la sección Juyongguan de la Gran Muralla y los jardines reales en el Palacio de Verano, y también llegó a ver la arquitectura antigua en el Templo del Cielo. Quedó especialmente impresionado por una experiencia de inmersión cultural en el templo, donde conoció la pintura al óleo arquitectónica tradicional de China y probó técnicas decorativas como el dorado y la aplicación de polvo de oro a la superficie de una pintura.

Al final del recorrido, un miembro del personal del templo le regaló un sombrero con forma de dragón.

"Como turista, sentí la hospitalidad

de todos. La gente se me acercaba y entablaba una conversación, y eso fue realmente agradable", comentó Puechler.

Talina Hotz, de Suiza, resaltó especialmente las exposiciones en el Templo del Cielo. Señaló que estas le ayudaron a comprender mejor la historia y la estructura del templo, así como los aspectos culturales, como el Salón de Oración por la Buena Cosecha, un magnifico edificio circular



Los visitantes internacionales reciben una cálida bienvenida a su llegada al puerto de Shanghai el 6 de abril. PARA USO DE CHINA DAILY

de tres frontones. "Estoy realmente interesada en el patrimonio cultural chino y lo disfruté mucho", afirmó. Hotz también expresó su sorpresa al ver cuántas personas en su grupo de

turistas disfrutaron de la experiencia. Estos dos europeos se suman a un número creciente de viajeros

continúa en la pág.2>>

## Modelos ecológicos que impulsan las granjas especializadas

El acceso seguro a la electricidad resulta beneficioso para la agricultura

Por LI JIAYING

Una granja ecológica de productos lácteos se ha vuelto un punto de atracción para los aficionados de las redes sociales, atrayendo a una gran cantidad de visitantes y personas influyentes y aumentando significativamente las ventas a través de promociones de transmisión en vivo.

"Nuestra granja verde recibió más de 20.000 visitantes durante las vacaciones de la Fiesta de Primavera en febrero debido al aumento de seguidores en plataformas de redes sociales como Douyin y Kuaishou", señaló Liu Jianwei, subdirector general de Shengsheng Dairy. Agregó que tiene una gran confianza en las perspectivas de producción de la empresa en el futuro.

A través de un modelo de ciclo verde que implica el uso de estiércol para fertilización y la plantación de pasto para alimentar al ganado, la empresa resolvió los problemas de contaminación relacionados con el excremento de vaca y la quema de paja. Solo por esta aplicación, la granja genera ingresos por casi 6 millones de yuanes (u\$s 829.000) cada año.

Como negocio clave en el pueblo de Pingle, Luoyang, provincia de Henan, la empresa cuenta con una capacidad de procesamiento diaria de hasta 350 toneladas métricas de productos lácteos.

"Nuestras operaciones, desde la iluminación y el saneamiento hasta el corte de césped, la alimentación, el ordeño y la refrigeración, así como el modelo de desarrollo circular ecológico, dependen de la electricidad, lo que hace que el suministro de energía abundante y estable sea tan esencial", afirmó Liu.

Como el estrés por calor puede alterar o desequilibrar en gran medida el equilibrio térmico en el cuerpo de las vacas, provocando una caída significativa en la producción de leche y una mayor susceptibilidad a las enfermedades, el clima cálido prolongado del verano pasado planteó un desafío importante para la producción lechera, añadió.

Ahora, gracias a los procesos de producción totalmente electrificados y automatizados, Shengsheng Dairy ha logrado mitigar estos desafíos. La granja instaló 130 ventiladores de alta potencia en la zona de explotación para mantener el ganado en temperaturas agradables, garantizando así una producción estable y segura.



Los trabajadores de la energía eléctrica inspeccionan equipos de suministro de oxígeno en un estanque de cangrejos en Huai'an, provincia de Jiangsu, en noviembre pasado. **ZHAO QIRUI / PARA CHINA DAILY** 



Los técnicos de redes eléctricas guían a un productor sobre el uso seguro de la electricidad en el condado de Sishui, Jining, provincia de Shandong, en marzo. PARA USO DE CHINA DAILY

"En comparación con los métodos de alimentación tradicionales, nuestra capacidad se ha duplicado, lo que garantiza tanto la eficiencia de la producción como la frescura de los productos lácteos", afirmó Liu.

Actualmente, la empresa láctea cuenta con cuatro transformadores que suman 2.190 kilovoltios-amperios, los cuales están distribuidos estratégicamente en las áreas de cría y ordeño.

De manera similar, en una base de cultivo de hortalizas en la aldea de Heshangyang en Changge, Henan, los productores también han sido testigos de cosechas satisfactorias gracias a la estabilidad del suministro de energía.

El suelo de Heshangyang es muy propicio para el cultivo comercial. Rotando entre cebollas, zanahorias y papas, la aldea tomó la iniciativa a fines de 2020, alentando a los agricultores a desarrollar más de 220 hectáreas de tierra para el cultivo de zanahorias, con exportaciones anuales de más de 30.000 toneladas.

Con suministros de energía seguros y servicios de alta calidad de los proveedores de energía locales, los ingresos colectivos de la aldea aumentaron alrededor de 300.000 yuanes al año. Los cultivos especiales también beneficiaron a los aldeanos vecinos, brindando oportunidades de empleo a más de 2.000 personas en las aldeas cercanas, señaló Yang Jingtao, jefe del Partido en Heshangyang.

"Gracias al suministro confiable de electricidad, nuestras necesidades de riego nunca se vieron interrumpidas el año pasado. Fue otro año de cosechas abundantes, con rendimientos que alcanzaron más de 8.000 kilogramos por mu (0,06 hectárea)", sostuvo Yang Tongqi, un agricultor contratado en la aldea.

Dado que las redes eléctricas sirven como infraestructura vital en las zonas rurales, el país está intensificando sus esfuerzos para modernizar los sistemas de redes en las zonas rurales y mejorar los recursos de suministro de energía a fin de promover la revitalización rural.

Para 2025, la estructura de la red eléctrica rural será más fuerte y la capacidad y la calidad del suministro de energía mejorarán constantemente, según una directriz publicada en julio por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros dos departamentos.

Según el documento, el país también se propuso el objetivo de establecer fundamentalmente un sistema de red eléctrica rural moderno, seguro, confiable e inteligente para el año 2035. Esta medida proporcionará un fuerte apoyo a la revitalización rural y la modernización agrícola.

"Durante el proceso de siembra, procesamiento y almacenamiento de granos, la promoción y aplicación de tecnologías agrícolas modernas como drones, equipos integrados de riego y fertilización y secadores de granos eléctricos requieren un fuerte apoyo de la red eléctrica", afirmó Lu Man, presidenta de la Cooperativa Profesional de Agricultura Ecológica Tianhe en el condado de Jianhu, provincia de Jiangsu.

Lu expresó su esperanza de que los proveedores de energia locales sigan esforzándose por consolidar y modernizar las redes eléctricas rurales, mejorando así las condiciones de suministro eléctrico en las zonas rurales y satisfaciendo de manera más efectiva las necesidades del desarrollo agrícola y rural.

#### Viajar a China con más conveniencias

de la página 1

internacionales que se han beneficiado de la reciente política de entrada exenta de visa de China.

La nación anunció a finales del año pasado que del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, China permite que los ciudadanos de seis países, entre los que figuran Alemania, España, Francia e Italia, puedan quedarse en su territorio hasta 15 días para viajes de negocios, turísticos, familiares o de tránsito sin necesidad de visa.

A medida que el "círculo de amigos" libre de visas de China se fue ampliando, los turistas extranjeros han mostrado un creciente interés en visitar el país.

Según la Administración Nacional de Inmigración, China registró 2,95 millones de viajes entrantes y salientes realizados por extranjeros entre enero y febrero. La cifra es 2,3 veces mayor que la de los dos meses anteriores y aproximadamente el 42 % del nivel anterior a la pandemia de COVID-19.

Para garantizar que la recuperación continúe, los funcionarios de turismo han lanzado una serie de medidas específicas para remediar los problemas existentes en el mercado.

## 2,95

La cantidad de viajes entrantes y salientes realizados por extranjeros a China durante los primeros dos meses del año

El 29 de marzo, el Ministerio de Cultura y Turismo dijo en una conferencia de prensa que facilitará los pagos en diversos lugares, como atracciones turísticas, lugares culturales y de espectáculos y hoteles con estrellas. También aumentarán los productos y servicios turísticos locales, junto con las promociones en el extranjero, para satisfacer mejor las necesidades de los viajeros entrantes.

El ministerio informó que cooperará con los departamentos pertinentes para promover la creación de puntos de servicio para cambio de divisas en centros turísticos y distritos turísticos de ocio a nivel nacional con un alto número de turistas entrantes. También alentará a las sucursales bancarias cercanas a brindar servicios de cambio de moneda extranjera para satisfacer las necesidades de dichos turistas.

Asimismo, se alentará a las principales atracciones turísticas a mejorar la señalización multilingüe y las instalaciones de guías, y a continuar modernizando sus servicios en idiomas extranjeros.

## Ofreciendo productos de alta gama al mundo

Empresas chinas emprendedoras recurren a nuevos sectores en el extranjero para crecer

Por ZHONG NAN

Durante años, las empresas chinas se han destacado en el extranjero por emprender proyectos energéticos y de construcción a gran escala, pero ahora están ajustando sus estrategias para adaptarse mejor al entorno en evolución. Su enfoque se centra en generar ingresos a través de proyectos comerciales de mayor valor y más acordes con el panorama cambiante.

Por ejemplo, igual que los fabricantes multinacionales de vehículos automotores como General Motors de Estados Unidos y Stellantis NV de los Países Bajos revelaron recientemente planes para mejorar sus instalaciones de producción en Brasil y lanzar un vehículo híbrido en ese país a finales de este año, el fabricante chino BYD comenzó a construir nuevas plantas de producción en el estado brasileño de Bahía a principios del mes pasado.

La unidad de BYD en Brasil producirà vehículos eléctricos e híbridos, autobuses y camiones eléctricos y productos de baterías para los mercados locales y globales.

Se espera que la planta de vehícu-

los automotores comience a operar a fines de este año o principios del próximo, informó el gobierno local. La capacidad de producción inicial se fija en 150.000 vehículos eléctricos e híbridos al año, con un potencial de ampliación hasta 300.000 unidades.

Reconociendo la necesidad de competir directamente con competidores nacionales e internacionales en los mercados extranjeros. Great Wall Motor Co Ltd, otro fabricante chino de vehículos automotores, comenzó a mejorar sus líneas de producción en su fábrica en el estado de San Pablo el año pasado. La empresa tiene previsto empezar a fabricar vehículos eléctricos a fines de este año.

Aunque los puertos, puentes, líneas ferroviarias e instalaciones relacionadas con la minería y la energía siguen demostrando las capacidades de las empresas chinas, cada vez más compañías se están expandiendo hacia sectores de manufactura de alta tecnología, negocios impulsados por la innovación, la energía limpia, la logística, el comercio electrónico transfronterizo y los servicios en el extranjero, señaló Lyu Yue, profesor de la Academia de Es-

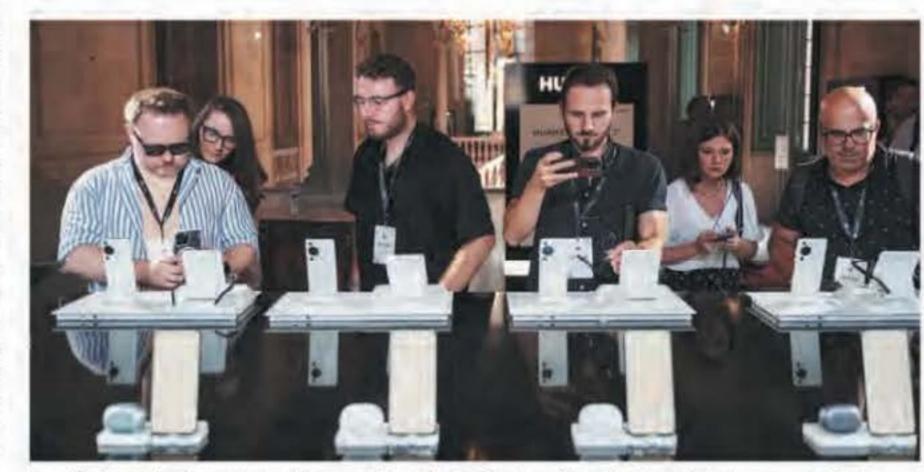

Los visitantes prueban los productos de la compañía tecnológica china Huawei durante el lanzamiento de un nuevo artículo en Barcelona, España. XINHUA

tudios de Economía Abierta de China, parte de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing.

La inversión directa no financiera en el exterior de China creció casi un 17 % interanual hasta 916.990 millones de yuanes (u\$s 127,370 millones) en 2023, según datos del Ministerio de Comercio, y aquella en los países y regiones participantes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue de 224.090 millones de yuanes el año pasado, un 28 % más que en 2022.

Guo Tingting, viceministra de Comercio, indicó que la colaboración de China con otros países seguirá expandiéndose, particularmente en la economía verde, la economía digital y la economía azul, durante los próximos años.

Se espera que los continuos esfuerzos de China por ampliar su apertura institucional y sellar acuerdos económicos y de libre comercio de alto nivel, junto con el rápido crecimiento de sus industrias de productos verdes con uso intensivo de tecnología, impulsen a sus empresas a invertir estratégicamente en nuevas plantas, servicios e instalaciones de innovación en los mercados extranjeros, sostuvo Zhao Ping, decano de la Academía del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional en Beijing.

"La reestructuración de la cadena de suministro global presenta oportunidades para que las empresas chinas alineen sus fortalezas con las demandas cambiantes del mercado. Las compañías chinas están demostrando una fuerte competitividad en sectores manufactureros como los vehículos de nueva energía, las baterías de iones de litio y los productos fotovoltaicos, lo que se traduce en una mayor aceptación de su participación por parte de numerosos países".

El enfoque dinámico de inversión de las empresas chinas ha logrado avances globales significativos en áreas como el comercio de servicios, nuevos formatos de comercio exterior y el crecimiento digital y verde en los últimos años.

El comercio de servicios se refiere a la compra y venta de servicios. Según la definición de la Organización Mundial del Comercio, el comercio de servicios abarca áreas como el comercio, las comunicaciones, la construcción e ingeniería asociada, las finanzas, el entretenimiento, la cultura, los deportes, el turismo, la educación y el medio ambiente.

A medida que la tecnología china avanza rápidamente, las compañías del país, especialmente las privadas, se están embarcando en una nueva fase de expansión global, en la que la tecnología y las marcas chinas logran avances significativos en el extranjero y exploran nuevas oportunidades de crecimiento, señaló Lu Feng, profesor de economía en la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín.



Los empleados trabajan en la línea de producción de televisores de la compañía china TCL en Brasil. WANG TIANCONG / XINHUA

#### China ocupa el segundo lugar en cantidad de empresas unicornio en 2023

Por QIU QUANLIN

Liderada principalmente por la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y las nuevas energías, China desarrolló 56 empresas unicornio en 2023, después de las 70 firmas de este tipo de Estados Unidos, según un índice mundial publicado el 9 de abril.

Durante el año pasado, el mundo ha visto surgir una empresa unicornio (una startup privada que supera un valor de mercado de más de mil millones de dólares) cada dos días, lo que ha elevado el número total de estas empresas a un nuevo récord, según el índice, que fue emitido por el Instituto de Investigación Hurun en Guangzhou, provincia de Guangdong.

Desde 2019, la cantidad de empresas unicornio se ha triplicado de 494 a 1.453. Tienen su sede en 53 países y 291 ciudades, lo que marca el comienzo de una explosión de nuevas tecnologías en el mercado, indicó el índice.

El índice es un ranking de estas nuevas firmas fundadas después del año 2000 que aún no cotizan en bolsa.

"Las empresas unicornio del mundo que figuran en el ranking están revolucionando los servicios financieros, las soluciones de gestión empresarial y la atención sanitaria", afirmó Rupert Hoogewerf, presidente e investigador en jefe del Informe Hurun.

La IA se ha convertido en uno de los

44

Las empresas unicornio del mundo que figuran en el ranking están revolucionando los servicios financieros, las soluciones de gestión empresarial y la atención sanitaria"

Rupert Hoogewerf, presidente e investigador en jefe del Informe Hurun

sectores de más rápido crecimiento en 2023. En China, Moonshot AI, con sede en Beijing, de un año de antigüedad, y MiniMax, de dos años, con sede en Shanghai, están liderando el camino para productos similares a Chat-GPT, según el índice.

El propietario de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing, se ha vuelto la empresa unicornio más valiosa del mundo durante tres años consecutivos, con un valor de u\$s 220.000 millones, agregó el índice.

Fundada en 2012, los ingresos de ByteDance alcanzaron los u\$s110.000 millones en 2023, superando a Tencent en el proceso y destacando sus capacidades de comercio electrónico.

China ha sido un pionero cuando se trata de lanzar a la bolsa empresas unicornio, con 18 de las 29 firmas de este tipo emitiendo operaciones de oferta pública inicial en 2023, muy por delante de Estados Unidos con cinco, señaló el índice.

Guangzhou, junto con Hefei de la provincia de Anhui, Hangzhou de la provincia de Zhejiang, así como Suzhou y Nanjing de la provincia de Jiangsu, se han convertido en las ciudades de más rápido crecimiento en China en términos de nuevas empresas unicornio.

Guangzhou cuenta con 24, casi la misma cantidad que Israel o Canadá. En la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, el número de empresas unicornio asciende ahora a 70, según el informe de Hurun.



Unos huesos oraculares con inscripciones desenterrados en las ruinas de Yinxu. WANG KAIHAO / CHINA DAILY

## Una profesión de símbolos

Investigadores buscan descifrar las inscripciones en huesos oraculares

Por WANG XIN

Si se quiere desmitificar una civilización antigua, decodificar el lenguaje y la escritura de esa época es una parte inevitable del trabajo porque suele proporcionar la visión más clara de la historia y la evidencia de la vida diaria.

En China, un grupo de paleógrafos ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a resolver el misterio de las inscripciones en huesos oraculares, que representan la forma de escritura china más antigua conocida. Entre ellos se encuentran el profesor Chen Jian, el científico Jiang Yubin y el investigador adjunto Xie Mingwen del Centro de Investigación sobre Clásicos Excavados y Paleografía de la Universidad de Fudan en Shanghai.

Dirigido por el paleógrafo Qiu Xigui, el centro goza de una reputación estelar entre sus pares y su trabajo atrajo la atención de la comunidad sobre este tema poco conocido.

En enero, Chen y Xie fueron reconocidos por el Museo Nacional de Escritura China por su interpretación de los caracteres de las inscripciones en huesos oraculares. El premio se suma a uno que Jiang recibió en 2018 por un valor de 100.000 yuanes (u\$s 14.000) por confirmar y explicar el significado de un único carácter de un hueso oracular recién descubierto.

"Hay aproximadamente 160.000 piezas de huesos oraculares en total esparcidas por todo el mundo, de las cuales alrededor de 80.000 fueron clasificadas y dadas a conocer al público", señaló Jiang. "Si tuviéramos que compilar un diccionario de caracteres de huesos oraculares, nece-



Jiang Yubin, investigador especializado en inscripciones de huesos oraculares en la Universidad de Fudan. PARA USO DE CHINA DAILY

sitaríamos incluir entre 3.500 y 4.000 caracteres; hemos confirmado alrededor de 1.160".

Desde que se descubrieron las primeras inscripciones en huesos oraculares en 1899, la investigación de estos preciosos materiales ha sido incesante.

Las inscripciones halladas en 1899, en las ruinas de Yinxu en la ciudad de Anyang, provincia de Henan, demostraron la existencia de la dinastía Shang (siglos XVI-XI a. C.). Más tarde se determinó que el sitio era la ubicación de la última capital de Shang.

Grabadas en huesos de animales y caparazones de tortuga, las inscripciones de 3.300 años de antigüedad, utilizadas para adivinar y registrar sucesos importantes, son muy significativas para comprender la civilización china.

Las ruinas de Yinxu fueron inscriptas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. En 2017, las inscripciones en huesos oraculares se incluyeron como parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

Los restos descubiertos en Yinxu aportan evidencia de la historia antigua de la escritura y el idioma chinos, creencias ancestrales, sistemas sociales y eventos históricos importantes, todos considerados de excepcional importancia universal, según la UNESCO.

"Uno de los mayores desafíos de la investigación de las inscripciones en huesos oraculares es la dificultad para acceder a los materiales originales", sostuvo Chen. "Antes se necesitaba dinero para comprar los huesos. También podía ser extremadamente difícil conseguir muestrarios de calcos de huesos, y ni hablar de realizar investigaciones".

"Sin embargo, nos hemos beneficiado enormemente de la digitalización, que ha reducido las barreras para nuestros estudios. Es más fácil obtener fotografías digitales de alta definición de huesos oraculares de institutos y personas de todo el mundo", agregó.

El formulario de candidatura de nominación presentado al programa Memoria del Mundo de la UNESCO en 2016 decía que los huesos oraculares estaban esparcidos por todo el mundo en las colecciones de más de 100 institutos.

Un área fundamental que a los investigadores les gustaría mejorar es la entrega de imágenes de piezas de huesos oraculares con inscripciones por parte de más coleccionistas e instituciones, ya que forman la base del estudio. Algunas instituciones, como la Biblioteca Británica, están haciendo un gran trabajo, dijo el equipo, pero aún faltan localizar entre 70.000 y 80.000 piezas.

#### Xiabu, el lino chino que gana terreno en la industria textil

Por TAN YINGZI y DENG RUI

El lino chino, o xiabu, literalmente "tela de verano", es un tejido tradicional hecho a mano con hierba china, también conocida como ramio. Aclamado como el "rey de las fibras naturales", el lino es cómodo, duradero y fácil de lavar. También es delicado, pero no tan frágil como la seda.

Una variedad de xiabu se desarrolló en lo que hoy es el distrito de Rongchang de la municipalidad de Chongqing durante la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.). A la realeza y la nobleza durante la dinastía Tang (618-907) les gustaba usar lino durante los meses de verano. Fue uno de los primeros productos exportados de la región en el siglo XX, con una producción anual de alrededor de 700.000 rollos de tela.

En 2008, la artesanía de xiabude Rongchang fue catalogada como patrimonio cultural inmaterial del país. Ma Linqin, de 37 años y heredera municipal de esta artesanía, enfatizó la importancia de la responsabilidad y la perseverancia en el mantenimiento de este patrimonio cultural.

Nacida en una familia con tres generaciones dedicadas a la industria, el interés de Ma por la tela comenzó desde que era niña. Con el tiempo, fue aprendiendo gradualmente el oficio.

En 2010, Ma decidió regresar a su ciudad natal poco después de graduarse de la universidad para trabajar en el negocio de su familia: Chongqing Rongchang Denan Linen Textile, una de las principales empresas especializadas en la producción de xiabu en la zona. Durante más de una década, la joven heredera estuvo experimentando con xiabu para encontrar una manera de ampliar su uso. Como resultado, se convirtió en pionera en diseños que combinan la tela con diversos materiales, como papel de arroz, plata, cuero, bordados y abanicos plegables, y solicitó algunas patentes.

Hace cuatro años. Ma se sorprendió gratamente al encontrar una pollera hecha de ramio en una reconocida tienda internacional. En los últimos años, varios eventos de la Semana de la Moda y espectáculos particulares que requieren xiabu le han hecho pedidos.

"El xiabu, un material muy versátil, es adecuado para toda la cadena industrial moderna", afirmó.

Según la comisión local de cultura y turismo, se han elaborado más de 1.000 productos con el xiabu de Rongchang, entre ellos vestidos, trajes, pinturas decorativas, bordados, ropa de cama, manteles, toallas y bolsos. "Nuestros productos son especialmente favorecidos por la pequeña burguesía que busca una mejor calidad de vida, y el grupo de consumidores es cada vez más joven", sostuvo Ma.

Ahora la empresa se concentra en desarrollar productos que enriquezcan aún más la vida de las personas, como artículos de decoración para embellecer los espacios habitables. "El uso del xiabu en la decoración del hogar también es muy prometedor", afirmó.

Debido a su facilidad de limpieza, la tela es perfecta para crear banderines, posavasos y manteles, También se puede transformar en productos zen, como ropa de meditación y cojines.



Los modelos muestran diseños hechos de xiabu producido en el distrito de Rongchang de Chongqing en un desfile de moda. PARA USO DE CHINA DAILY

CHINA DAILY
Website: www.chinadaily.com.cn
15 Huixin Dongjie Chaoyang,

Beijing, China 100029 +86 (0) 10 64918366 chinawatch@chinadaily.com.cn Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads@chinadaily.com.cn CONTÁCTENOS

Siguenos en:
Facebook.com/chinadaily
twitter.com/ChinaDailyUSA

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800, New York, NY 10036 +1 212 537 8888
editor@chinadailyusa.com
@ 2024 China DailyTodus los demohos reservados.